# Represalia por juicios de AMLO sobre sus elecciones de 2023



▲► La embajada de México en la capital de Ecuador se encontraba ayer por la noche rodeada por fuerzas de seguridad, luego de que el gobierno del presidente conservador, Daniel Noboa, dio un plazo

de 72 horas para que Raquel Serur Smeke (a la derecha), quien comenzó su carrera diplomática en la nación sudamericana en 2019, deje el país. Fotos Aíp, *La Jornada* y tomada de video

# Declaran en Ecuador non grata a embajadora mexicana



 La nación, aún de luto por el asesinato del ex candidato Villavicencio, dice el gobierno de Noboa

 La relación se tensó desde que se asiló el ex vicepresidente Glas en la representación en Quito

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 3 Y 21

## El Presidente acusa a Israel de proteger a Tomás Zerón, "un violador de derechos humanos"

- Se han enviado dos cartas, la última hace casi un año, y la administración de Netanyahu todavía no responde, reprocha
- Tribunal concede a Murillo Karam cambio de medida cautelar; enfrentará proceso penal en prisión domiciliaria

E. OLIVARES, A. SÁNCHEZ, C. ARELLANO Y G. CASTILLO / P 3 Y 10

#### **Primer bimestre**

### Exportaciones a Estados Unidos alcanzan niveles sin precedente

 Sigue nuestro país como el principal socio comercial

BRAULIO CARBAJAL / P 19

#### Órgano Interno de Control

#### No devolvió el INE de Córdova 6.4 mil millones de remanentes

 En sus 9 años de gestión se dio sobrestimación del gasto

ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS / P 6

#### LA JORNADA Viernes 5 de abril de 2024

#### **OLa Jornada**

Directora General Director Fundador Carlos Paván Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción

Margarita Ramírez Mandujano

Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño Francisco García Noriega

Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena

Publicidad Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

Economia Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama

Capital Miguel Ángel Velázquez

Cultura Pablo Espinosa

El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

#### Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Alcaldia Benito Juarez, CPO. Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

#### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

#### IMPRESIÓN

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Cuttahuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

#### DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV CENTRAL DE SUSCRIPCIONES

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de Distribuido en Cuida de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 Licitud de título 2387 del 23/N y de contenido 1616 del 8/1/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-000000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

# Ecuador: escalada injustificable

l gobierno ecuatoriano, encabe-zado por Daniel Noboa, declaró ayer non grata a la representante de México en ese país andino, la embajadora Raquel Serur, y unas horas más tarde impuso un cerco policial a la legación mexicana en Quito, en la que se encuentra refugiado el ex vicepresidente Jorge Glas, víctima de una inocultable persecución política. El pretexto esgrimido por la cancille ría de Ecuador para semejante gesto de hosti-lidad fue el señalamiento formulado ayer por la mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó en su conferencia matutina que en el proceso electoral que tuvo lugar el año pasado en la nación sudamericana, "un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo, sube". Pero la determinación de usar un argu-

mento tan pueril para llevar la relación bilateral al borde de la ruptura -que no otra cosa implica pedir la salida del país de la embajadora mexicana- se inscribe en una serie de desencuentros entre las diplomacias de ambos países que tiene como conflicto central la estancia en la legación de México

de Glas, quien fungió como vicepresidente durante uno de los mandatos de Rafael Correa, a quien el gobierno oligárquico actual ha pretendido responsabilizar de todos los problemas del país. Cuando el ex funcionario acudió a la embajada de nuestro país, en donde se encuentra en calidad de "huésped", las autoridades de Quito pretendieron exigir a México que no le concediera asilo político, una demanda que va en contra de las reglas básicas de esa protección humanitaria, toda vez que corresponde al país que la otorga el decidir si la persona que la solicita es, o no, merecedora a ella.

Como puede verse, no parece haber una razón de fondo para un conflicto bilateral, como no sea la aversión política e ideológica de Noboa y su grupo hacia el gobierno mexicano. Sin embargo, el de Ecuador no debe verse como un caso aislado: ha de tenerse en cuenta que los gobernantes derechistas de Perú y de Argentina han adoptado, con pretextos o sin ellos, actitudes hostiles similares hacia nuestro país. A ello han de agregarse las tensiones recientes entre Colombia y Venezuela, el diferendo territorial entre ésta y Guyana y los desfiguros verbales del presidente argentino, Javier Milei, en contra de sus homólogos colombiano, Gustavo Petro, brasileño, Luiz Iná-cio Lula da Silva, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Y cabe preguntarse, en tal circunstancia, si esta súbita descomposición de las relaciones entre naciones hermanas es mero producto de la casualidad o si, por el contrario, responde a un trabajo de intriga y desestabilización que sólo podría provenir de Washington.

En cuanto al cerco policial a la representación de México en Ecuador se inscribe en un marcado deterioro de la legalidad internacional, en lo que se refiere al respeto a las sedes diplomáticas; baste recordar, a este respecto. que hace unos días el régimen israelí perpetró un bombardeo criminal del consulado iraní en Damasco, en lo que constituye una flagrante violación de leyes y tratados de aplicación mundial.

Es de desear, por último, que las autoridades de Quito depongan una agresividad por demás injustificada, se avengan a acatar las normas internacionales de la diplomacia y del asilo, cesen de inmediato sus acciones hostiles hacia México y permitan, de esa manera, restaurar unos vínculos fraternos que no se habían visto alterados por ninguna diferencia ideológica.

#### EL CORREO ILUSTRADO



#### Denuncia negligencia de ministros de la SCJN

No es la primera vez que el mi-nistro Luis María Aguilar y otros togados resuelven contra los intereses de la nación, como ahora lo hacen contra la Comisión Federal

Su negligencia e interés son de-vastadores y deben responder al pueblo de México.

Los legisladores pueden fincar las responsabilidades respectivas. Ya es hora.

José Lavanderos

# de Electricidad.

### sucia de Salinas Pliego Hay un aspecto que poco han to-

"Razones" de campaña

cado los medios sobre las razones de la campaña sucia de Ricardo Salinas Pliego: es integrante de esa dinastía empresarial que surgió co-mo resultado de las privatizaciones de firmas públicas en el salinismo.

Asimismo, fue beneficiado por la contrarreforma energética de Peña Nieto de 2013 v por ello en

agosto de 2014 recibió tres permisos para generar energía eléctrica, uno de ellos ubicado en Chiapas (un parque eólico), y desde enton-ces el gobierno local está obligado a comprarle la electricidad que genera a precios altos, en periuicio de los habitantes de esa localidad.

El dueño de TV Azteca pertenece a la oligarquía que, como Iberdrola, Mota Engil, Intergen, Mitsubishi, etcétera, han interpuesto amparos ante el Poder Judicial para evitar que el Estado mexicano recupere la rectoría en materia de electricidad.

Por esta situación, los firmantes de esta carta pensamos que es necesario que el gobierno mexicano cancele la concesión de TV Azteca por el uso faccioso que hacen de esta televisora, así como solicitarle al Congreso de la Unión la aprobación de la iniciativa en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado, a efecto de que continúe el fortalecimiento de la industria eléctrica pública.

Es necesario que Salinas Pliego y las diversas empresas contratistas salgan del sector eléctrico y esto haga posible el fortalecimiento de CFE, así como el regreso a este sector de los trabajadores electricistas del SME.

Fernando Oliva Q., Mario Benítez Ch., Tomás Cruz, Miguel Raya, Jazmín Serrano, Jorge Luis Vargas, Alfredo Arenas, Ricardo Arenas y David Miranda

#### ¿Todo está permitido?

El video que muestra al hijo y ex miembro de la campaña de la can-didata presidencial Xóchitl Gálvez en estado de ebriedad, insultar, humillar y proferir palabras soeces en plena vía pública contra un trabajador es indignante.

También sorprende el desfiguro que ciertos medios están relatando para "suavizar" los efectos negativos sobre la candidata aludida.

Es decir, intentar convertir una acción inmoral a un asunto baladí. 'así son los jóvenes a esa edad" o "eso sucedió hace un año". En efecto, la intención mediáti-

ca es eludir el problema de fondo: una cuestión de indole moral.

En este escenario, me vino a la mente la célebre frase condicional de Dostoyevski, "si Dios no existe, entonces todo está permitido".

La locución toca una fibra esencial de la condición humana: la ética

Si careces de principios morales, entonces ¿todo está permitido? Bajo esta perspectiva. ¿cómo analizamos la conducta del joven y algunos poderes mediáticos?

#### Los Pedregales apoyan a Claudia Sheinbaum

Clara Brugada: los habitantes de Los Pedregales de Coyoacán, organizados en el Foro Nacional de Militantes de Morena, queremos transmitirle que nuestro apoyo a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República deriva del compromiso que tuvo con nosotros para reducir el pago del impuesto predial, el respeto al Parque de Santa Ursula, la construcción del Parque La Cantera, pero sobre todo a la suspensión del proyecto in-mobiliario del Estadio Azteca. Por esta razón le expresamos a usted que nos hemos organizado alrededor de las siguientes demandas:

Regularización de las colonias La Zorra y La Media Luna, la reactivación del crédito a la palabra para que continúe el programa de autoconstrucción y la clausura de una de las puertas de acceso al Conjunto Habitacional Ventanas.

Asimismo, la construcción de un parque y una casa del adulto mayor con la expropiación de dos solares

en el Pueblo de Santa Úrsula.

Además, la construcción de una red de agua potable que elimine las fugas para garantizar el abas-to, el mantenimiento del parque Arlington para que continúe brindando servicios a nuestros deportistas, así como la creación de un programa de seguridad y la pavimentación de todas las calles de Los Pedregales.

Foro Nacional de Militantes de Morena en Coyoacán

#### Invitación

#### Plan económico de Sheinbaum

El Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano AC invita a la reflexión y análisis sobre el Plan Económico de Claudia Sheinbaum, con el economista Óscar Rojas Silva, ma-ñana a las 12 horas en el Parque del Cartero José Refugio Ménes, colonia Postal, cerca de la estación del Metro Villa de Cortés, de la

Más informes en la página de YouTube del Círculo de Reflexión y en sus redes sociales Facebook v X. Imelda Beristáin, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa, Israel Hernández C. y Antonio Villegas

#### ANUESTROS LECTORES

s rogamos que los comentarios y aclaraciones que envien para su publicación en El Correo llustrado no excedan de 1,000 El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacia) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cusuhtémoc 1286, col. Santa Cruz Atoyso, (P. 03310, Benito Juárez. e-mali: svaladez@jornada.com.mx. Telefonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315. Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación pricial (credencial de elector o pasaporte).



# Ecuador declara persona non grata a embajadora de México

Quito reaccionó a "desafortunadas" declaraciones de López Obrador sobre las elecciones de 2023 en el país sudamericano

JIMÉNEZ Y AGENCIAS

El gobierno de Ecuador declaró aver persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur.

La medida se da en respuesta a las "recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio", de acuerdo con la cancillería del gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa. Las autoridades del país sudame-

ricano no detallaron si hay un plazo definido para que Serur deje Ecuador, como suele suceder en estos casos, ni citaron las declaraciones precisas de López Obrador que causaron molestia

En un comunicado expresaron que "Ecuador se encuentra aún vi-viendo el luto" por el asesinato de Villavicencio, el cual "causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, la paz y la seguridad".

Supuestamente la decisión del

gobierno de Noboa responde a las declaraciones del Presidente de México en su conferencia diaria del miércoles, donde habló sobre lo ocurrido en Ecuador en las eleccio-nes anticipadas de 2023, cuando la candidata de izquierda Luisa González alcanzó 10 puntos por encima de su candidato más cercano en la primera vuelta; sin embargo, tras el crimen de Villavicencio, se produjo un "ambiente enrarecido" en la campaña, en la cual los líderes políticos tuvieron que acudir a los debates con chalecos antibalas y en la segunda vuelta la líder política no pudo ganar.

"Entonces, un candidato, que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae el que iba en segundo sube, pero la

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló hace unos días de la situación en Ecuador para ejemplificar la violencia política y sus efectos sobre las tendencias de voto, lo cual no fue bien recibido en el país sudamericano. Foto Presidencia

candidata que queda después de ese asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias que considero muy difíciles, porque, imagínense, todos los medios, pero ella sigue, sigue y sigue, ¿y qué (se) implementa o cuál es la segunda

etapa? es crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos (...) con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia". señaló López Obrador.

bajada mexicana en Quito del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018), quien solicitó asilo a México y continúa dentro de la sede tras argumentar una persecución en su contra.

A principios de marzo, el gobierno de López Obrador rechazó una solicitud del gobierno de Ecuador para que agentes de seguridad ingresen a la embajada mexicana en Quito para cumplir con una orden de aprehensión contra Glas.

Las relaciones bilaterales entre ambos países se tensaron desde diciembre, tras el ingreso a la em-

El episodio de tensión con Ecuador se suma a la expulsión del embajador de México en Bolivia en diciembre de 2019, durante el Gobierno de Jeanine Áñez, y a la expulsión del embajador mexicano de Perú en diciembre de 2022, medida tomada por el gobierno de Dina Boluarte.

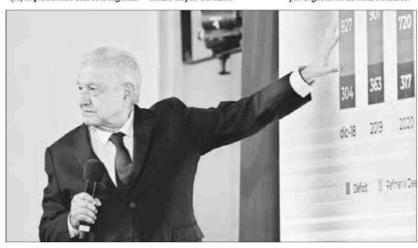

#### **EMIR OLIVARES Y** ARTURO SÁNCHEZ

El gobierno de Israel "está protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos enfatizó el presidente Andrés Ma-nuel López Obrador al criticar que a varios años de solicitada la extradición de Tomás Zerón -artífice de la "verdad histórica" por la desapa-rición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa- no haya respuesta de la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu.

"Nos importa mucho lo de Zerón, porque no ha avanzado, se nota claramente que hay protección", indicó el mandatario en su conferencia de ayer en Palacio Nacional.

–¿De quién? –se le preguntó. –Pues del gobierno de Israel. He enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente y al anterior (Naftali Bennet), y no ha habido respuesta; nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido -expuso el jefe del Ejecutivo.

#### Presunto torturador

Reprochó que a varios años de haber enviado la primera misiva -septiembre de 2020- y a casi uno de la segunda, el gobierno de Netanyahu continúe sin atender a la solicitud de México para extraditar al ex ti-

# Israel protege a Tomas Zerón: AMLO

tular de la Agencia de Investigación Criminal.

Zerón de Lucio es acusado por las autoridades mexicanas de delitos como tortura y otras violaciones a la llamada "verdad histórica" sobre los crímenes contra los normalistas cometidos en septiembre de 2014. Se encuentra prófugo de la justicia refugiado en Israel.

No es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos. Y envié la primera carta y no hay res-puesta. Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos, y no sé por qué (no hay respuestas)

#### TERROR EN CELAYA MAGÚ



#### Progreso del caso Andrés Roemer

Sobre el caso del diplomático Andrés Roemer, acusado de violaciones sexuales y quien también se refugió en Israel, el presidente comentó que ya se aprobó su extra-dición y se espera que continúe el proceso (tiene 30 días para apelar).

Instruyó para que entre la tarde de ayer y este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores presente un informe sobre ambos asuntos.

También se manifestó a favor de la iniciativa de ley de amnistía para que se aporten información que resulten útiles para esclarecer delitos. la cual se discute en el Senado.

"Estoy de acuerdo. Es que ayuda mucho el que haya testigos protegidos y que pueda haber recompensas ...) por ejemplo el caso Ayotzinapa, fue una especie de pacto de silencio y tuvo complicidades. Quien tenga información y quiera ayudar, nosotros vamos a recompensarlos".

# Pedí 20 mmdd para frenar migración, pero en EU lo ven como chantaje: AMLO

El dinero es para los países de la zona expulsores de personas

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES

El ex presidente estadunidense Donald Trump nunca dio recursos para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En referencia a declaraciones del republicano y aspirante a la Casa Blanca, quien aseveró recientemente que "no le daría ni 10 centavos" al desarrollo de la región, López Obrador declaró entre risas y con tono irónico: "No, pues nunca los ha dado".

El tabasqueño opinó en su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional que hay sectores en el vecino país que han malinterpretado su propuesta de que Washington financie un programa de desarrollo regional de 20 mil millones de dólares para crear las condiciones para que los potenciales migrantes opten por quedarse en sus países.

López Obrador mencionó que leyó un artículo titulado El jefe de Biden aprieta las tuercas, en el que el periodista Todd Bensman afirma que el mandatario mexicano puede inclinar la balanza de las elecciones presidenciales estadunidenses y en ese contexto ha "emitido una demanda de efectivo.

"Lo ponen como una especie de chantaje, que nosotros les resolvemos el problema siempre y cuando nos den 20 mil millones de dólares". Agregó que es una exageración que México pueda definir los comicios de la nación vecina

de la nación vecina.

Expuso que también ha escuchado que en Estados Unidos se argumenta que no se debe dar el apoyo porque los países de la región son muy corruptos.

Recordó que desde el principio de su mandato propuso al entonces presidente Trump que su país apoyara el desarrollo de los países de origen de los migrantes, para que éstos optaran por no salir a buscar oportunidades en suelo estadunidense. "Desde la primera carta le hable de esto", aseguró, y señaló que lo mismo le ha propuesto al presidente Joe Biden.

"He venido planteándole a los presidentes de Estados Unidos que se ayude a los pueblos, porque la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Si en sus lugares de origen tuviesen oportunidad de trabajo, pues no salen. Nosotros lo tenemos probado", declaró.

#### Apoyo a víctimas

López Obrador explicó que su gobierno dará apoyo para la repatriación de los restos de los dos connacionales fallecidos en el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore

de Baltimore.

El mandatario afirmó que México ha brindando acompañamiento y ayuda a los familiares de los connacionales fallecidos, de los que sólo uno ha sido localizado. Dijo que se han manejado las gestiones con discreción, a solicitud de las familias.

#### **GOBIERNO DE GUANAJUATO** • EL FISGÓN



## Paz social fronteriza, en grave riesgo por los desplazamientos

GEORGINA SALDIERNA Y ANDREA BECERRIL

Senadores y especialistas consideraron necesario establecer políticas dirigidas a atender a los migrantes que se encuentran en México por meses o más a la espera de entrar a Estados Unidos, fenómeno que los académicos denominaron "atrapamiento migratorio".

Jorge Santibáñez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, advirtió que si no se atiende la problemática se puede poner en riesgo la paz social de las ciudades fronterizas, pues son escandalosas las cifras de extranieros en esa situación.

Las autoridades estadunidenses reportan 2.4 millones de casos al año y si bien un mismo migrante puede ser detenido varias veces, de todas maneras son cifras récord, destacó al participar en el foro Retos de inclusión para migrantes en tránsito, realizado en el Senado.

Olga Odgers Ortiz, académica de la misma institución educativa, explicó que el atrapamiento migratorio se caracteriza por una estancia de duración indeterminada en un territorio, contraria a los proyectos de la persona, quien se encuentra en un lugar no elegido y con la imposibilidad de continuar el desplazamiento o regresar a su país de origen.

Esa acción desestabilizadora ocurre en América del Norte por la aplicación en Estados Unidos de políticas que restringen el ingreso de indocumentados, como el título 42 y luego el 8, así como el cierre de la frontera por la pandemia de covid-19.

México también produce atrapamiento migratorio, debido a la extensión en los tiempos de respuesta ante solicitudes de refugio, añadió.

La senadora Olga Sánchez Cordero consideró que esta nueva categoría implica que el Estado tiene que dar servicios y reconocer y garantizar los derechos humanos de estos indocumentados que no están en tránsito sino en atrapamiento migratorio.

Son personas que requieren que sus hijos se inscriban en la escuela y tengan servicios de salud, agregó la legisladora de Morena.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, subrayó que este concepto obliga a los senadores a reflexionar de fondo sobre el diseño de nuevas políticas públicas.

Resaltó que los migrantes se están convirtiendo en sujetos de asilo de "manera automática, aunque ellos ni lo pretendan, ni lo quieran".

Jorge Santibáñez recordó que para la demografía, más de seis meses de estar en un lugar ya es residencia habitual. Con esa definición todos los indocumentados que se catalogan en tránsito, en realidad son residentes habituales en las ciudades fronterizas, porque están ahí más de medio año.

# Texas mantendrá bajo arresto a 223 extranjeros

Un juez había ordenado ponerlos en libertad

JESÚS ESTRADA

CORRESPONSAL CHIHUAHUA, CHIH

Después de que un juez de primera instancia en Texas ordenó la liberación de 223 migrantes detenidos por el incidente del 21 de marzo pasado, cuando cruzaron en estampida y agredieron a elementos de la Guardia Nacional en el río Bravo, el Departamento de Seguridad Pública de ese estado (DPS por sus siglas en inglés) informó que los mantendrá bajo arresto y procesará a nueve de ellos por delitos graves de disturbios.

El juez del condado de El Paso, Humberto Acosta, había ordenado que fueran liberados bajo palabra todos los migrantes acusados de participar en un motín fronterizo y disturbios, porque la Fiscalia del Distrito de El Paso no estaba en condición de realizar las audiencias de detención para cada uno de los individuos en el plazo legal de 48 horas.

Sin embargo, los ciudadanos provenientes de Venezuela, Guatemala, Ecuador, Colombia, Cuba, Nicaragua, Honduras y El Salvador seguirán bajo arresto: 214 serán retenidos hasta que puedan ser procesados por el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos.

Otros siete ya están bajo custodia del DPS texano y han sido ingresados en la cárcel del condado de El Paso, mientras dos migrantes que obtuvieron la libertad bajo palabra y no se logró su arresto los boletinaron como prófugos de la justicia.

En un comunicado, el DPS señaló que los indocumentados intentaron romper la alambrada y entrar ilegalmente a Estados Unidos. El grupo de 214 personas estaba bajo custodia federal por entrada indebida y ahora fue acusado nuevamente de cargos estatales de disturbios, un delito menor de clase B.

#### Protocolos de la Patrulla Fronteriza para los niños

En ese contexto, niños migrantes que aguardan en campamentos improvisados ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos para ser procesados por la Patrulla Fronteriza se encuentran bajo la custodia de la agencia y están sujetos a un antiguo acuerdo que establece estándares para su tratamiento, resolvió una jueza.

El tema de cuándo es que los niños están oficialmente bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza es particularmente importante debido al acuerdo judicial de 1997 sobre la manera en que se debe tratar a los menores que están bajo tutela del gobierno federal.

Dichos estándares incluyen un tiempo límite para su detención y el suministro de servicios como retretes, lavabos y controles de temperatura.

La decisión del miércoles significa que el Departamento de Seguridad Nacional debe procesar rápidamente a los niños y colocarlos en instalaciones "seguras e hidiatos."



Ingresaron sin documentos al vecino país del norte



# No provocaremos déficit presupuestal ni haremos reforma fiscal: Sheinbaum

ALMA E. MUÑOZ

**ENVIADA** AGUASCALIENTES

"No vamos a provocar ningún déficit del presupuesto público ni de la economía; tampoco tenemos contemplada una reforma fiscal", aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), ante los Precriterios Económicos de la Secretaria de Hacienda, que prevén menor

crecimiento económico para 2025. En conferencia de prensa, advirtió que en el debate de este domingo sus opositores utilizarán "noticias falsas" para tratar de afectar su proyecto, como han hecho en la campaña. mientras ella, afirmó, espera discutir propuestas. Interrogada sobre el video del hijo de Xóchitl Gálvez, rechazó que se utilice en la contienda.

"Con los hijos, no", subrayó.
"Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato; es un asunto de propuesta y proyecto, no de los familiares. No estoy de acuerdo en que el video se utilice' como parte de la disputa, dijo.

Sheinbaum concluyó ayer su quinta gira proselitista en Guadalupe, Zacatecas. Antes estuvo en Fresnillo, que encabeza la lista de localidades donde sus habitantes se sienten más inseguros -según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi-, acompa-ñada por Ricardo y Saúl Monreal,

candidatos a diputado y senador, respectivamente. El primero, por la vía plurinominal.

Un maestro, quien pidió omitir su nombre, mencionó que la mayoría de la población "prefiere no salir a las calles a cualquier hora, porque es muy inseguro Fresnillo, pero con voluntad y decisión del gobierno se puede cambiar la situación, porque ellos tienen los medios y conocen por dónde hacer las acciones".

Ante una plaza prácticamente llena, en el centro de esa localidad

#### Ejército y GN, al INE

A partir del primer minuto de mañana, el Ejército y la Guardia Nacional (GN) harán cargo de la seguridad del INE, en coordinación con las autoridades del órgano, como parte de los acuerdos tomados para el óptimo desarrollo del debate presidencial del domingo. Ayer, un grupo de enviados de ambas corporaciones federales realizó un recorrido por las instalaciones, al tiempo que se informó que nadie podrá ingresar al sitio sin la identificación emitida especialmente para la asistencia al debate.

F. Martínez y J. Xantomila

zacatecana, la abanderada morenista se comprometió a "traer paz y seguridad", con un plan de coordinación entre gobierno federal y en-tidad, como en la Ciudad de México.

Por la mañana, en Aguascalientes expuso que con austeridad republicana y aumentando la recaudación, 'sin subir impuestos, vamos a lograr todos los objetivos que planteamos", para lo que propuso ampliar el pro-ceso de digitalización del Servicio de Administración Tributaria para

"facilitar el pago al fisco". Informó que al debate del domingo la acompañará su familia -su esposo, su mamá, su hermana, sus hijos-, en un área destinada para cinco o seis personas en el audito-rio del INE, como parte de los 40 invitados que podrá llevar su equi-po de campaña y de Diálogos por la Transformación. En el set estará con ella Paulina Silva, su enlace con medios de comunicación.

Sheinbaum consideró que mientras los abanderados de la oposición "es muy probable" que utilicen "noticias falsas para afectar nuestro proyecto, nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando" sobre educación, salud, corrupción y gru pos vulnerables.

Dijo que ganará el debate, pero no tiene planeado festejar, por su agenda del día siguiente: a las 11 de la mañana estará en el Instituto Politécnico Nacional y por la tarde encabezará un mitin en Lerma, es-

# Moreira explica en El Colegio de México plan de seguridad de Gálvez

**NÉSTOR JIMÉNEZ** 

La estrategia de seguridad que propone Xóchitl Gálvez, candidata pre-sidencial de PAN, PRI y PRD, tiene como eje principal "la decisión de actuar" en distintas vertientes, entre ellas, combatir el crimen y "actuación directa contra los generadores de violencia" en el país, expuso el diputado priísta Rubén Moreira.

Al participar en el foro Diálogo sobre seguridad 2024-2030, realizado en El Colegio de México, donde presentó los detalles de la estrategia de la abanderada de la oposición, el también coordinador territorial de la campaña aseveró que actualmente los cuerpos de seguridad no tienen la "instrucción de actuar" debido a

un discurso político. Indicó que "en el plan de Xóchitl empieza con un primer punto, que es actuar, es decir, se debe tomar la decisión de actuar, en muchas vertientes, pero hay que hacerlo;

una de ellas es combatir al crimen. Actualmente, la Guardia Nacional, que es un problema que hay que resolver, tiene 120 mil efectivos; bueno, Genaro García Luna (secretario de Seguridad de Calderón) tenía 30 mil, ¿eh? Entonces, no nos podemos quejar de que no hay efectivos, están mal colocados, pero los hay'

Planteó que se requiere como base policías municipales que sean fuertes y cuestionó que muchos go-bernadores abdican de su responsabilidad de enfrentar al crimen.

Afirmó que hay generadores de violencia de los que "en algunos lu-gares todo mundo sabe quiénes son y los conoce", por lo que insistió en que las autoridades deben detenerlos. "No podemos esperar a que un día se tranquilicen y se entreguen; tiene que haber esa actuación porque, además, la ley lo obliga.

Explicó que más que hacer una gran prisión, Gálvez propone "arre-glar todo el sistema penitenciario", así como impulsar un código penal único en todo el país, con "algunos espacios" para definir tipos penales que sean de competencia estatal. Sin ofrecer detalles, dijo que la candidata presidencial buscaría mecanismos de protección eficaces para periodistas en riesgo.

### Suspende actividades y se prepara para el debate

Sin tener actividades públicas, Gálvez se dedicó ayer a prepararse para el primero de los debates que se realizará este domingo.

Por la mañana, en su casa de campaña, sostuvo reuniones con parte de su equipo, mientras en redes sociales sólo reiteró su propuesta de rescatar la laguna de Zumpango con una planta de tratamiento de aguas residuales. En un video, afirmó que "la 4T se convirtió en el asesino serial del medio ambiente de país", y acusó nuevamente que "de forma deliberada" la desecaron.

#### CÚCARA MÁCARA Y TÍTERE • ROCHA



# Estarán en riesgo los programas sociales si gana la derecha: Delgado

NÉSTOR JIMÉNEZ

Ante la oferta de la candidata Ante la oferta de la camunata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, de mantener los programas sociales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la postura de la oposi-

ción es una "hipocresía". Sostuvo que "sí están en riesgo los programas sociales si no obtenemos la mayoría, si no logramos el plan C". Señaló que por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede hacer una campaña como la que solicitó Gálvez, y recla-mó que el instituto es "omiso" ante la guerra sucia de la derecha en redes sociales.

En tanto, dio a conocer que Morena solicitó a las autoridades federales la protección para 52 candidatos: 47 que buscan llegar a la Cámara de Diputados, dos a la Camara de Diputados, dos al Senado y tres a gubernaturas, además de los 40 abanderados locales de Guanajuato, para los que también pidió seguridad. No obstante, rechazó que su partido vaya a evitar actos públicos y hacer campaña en las calles. Subrayó que sus abanderados "van a tener resguardo y coordinación con la Guardia Nacional. Seguramente deberán tomar ciertas precau-ciones, pero lo nuestro es hacer campaña con la gente".

En conferencia de prensa en un

hotel de la capital, Delgado afirmó que se han difundido 11.6 millones de publicaciones en redes socia-les para atacar al gobierno federal o a la candidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, pero, subrayó que "las encuestas no se han movido absolutamente nada. Entonces, que sigan tirando su dinero".

Expuso que las votaciones de los diputados de PRI, PAN y PRD al momento que se aprobó definir los programas sociales como derechos constitucionales, así como las del Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 2019 fueron

en contra.
"Llevan cinco años votando en contra de que se asigne presu-puesto a las pensiones de los adultos mayores, a las becas de los ni-ños y los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad... Si no tenemos la mayoría, sufragarán en contra; no habría presupuesto para pensiones, becas y los apo-yos. Entonces, es una hipocresía que ahora Gálvez pida al INE que haga una campaña donde diga que no están en riesgo los programas sociales gane quien gane. Claro que están en riesgo si gana

la derecha", agregó. También, anunció que a partir de esta semana difundirán videos históricos para que la población "tenga muy presente lo que significó el neoliberalismo".

# Hallan fallas por más de 6 mil mdp en gestión de Córdova frente al INE

#### Sobrestimaban gasto para generar remanentes, explica contralor

ENRIQUE MÉNDEZ Y VÍCTOR BALLINAS

En los nueve años de la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) se aplicó una política de sobrestimación del gasto para generar remanentes, que de 2014 a 2023 ascendieron a 10 mil 515 millones de pesos, de los cuales sólo se reintegraron a la Tesorería 4 mil 79 millones, explicó ayer a diputados Luis Oswaldo Peralta Rivera, encargado del Ór-

gano Interno de Control (OIC) del organismo electoral.

No obstante, destacó que los problemas administrativos detectados "definitivamente no ponen en riesgo la elección en marcha" y que el INE "es administrativamente estable para enfrentarla".

#### "Resistencia a la devolución"

Había "gran resistencia" a la devolución del gasto no ejercido, expresó en reunión con la junta directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para desglosar el informe 2023 del OIC.

Explicó que continúa la investigación por el desembolso de 11.6 millones para la "memoria de gestión" de Córdova, y que a partir de 2015 se documentó cómo de enero a octubre de cada año se contenía la erogación en el INE, pero entre diciembre y enero se ejercía lo más posible para no devolver a la Tesorería.

Puso de ejemplo que en 2020 se vivió "uno de los gastos más complicados: en enero se usaron 33 millones, pero en diciembre mil 348 millones, y también había mil 344 millones de remanente. Sin embargo, el instituto sólo reintegró 698; el resto se usó para adecuaciones presupuestales y enviar el dinero particularmente a dos fideicomisos y no devolver el grueso" de la disponibilidad.

Peralta Rivera presentó a los diputados un cuadro con el presupuesto aprobado para el INE de 2014 a 2023, que ascendió a 239 mil 379 millones 345 mil 339 pesos.

En ese lapso, la mayoría de remanentes se destinó a los dos fideicomisos del instituto: 3 mil 116 millones 562 mil 759 pesos al de pasivo laboral y 3 mil 168 millones 879 mil 505 al de infraestructura, atención ciudadana y mejoramiento de módulos.

dadana y mejoramiento de módulos. El contralor presentó como caso emblemático de las presuntas irregularidades el gasto para un supuesto informe de la gestión de Córdova.

"Antes de la salida de la presidencia anterior se llevó a la Junta General Ejecutiva ese proyecto, que tenía como finalidad hacer un informe, una memoria de toda su gestión, pero terminó no siendo eso, sino el pago de tres contratos por 11 millones 614 mil pesos para asesoría a funcionarios del INE."

A pregunta expresa de Hamlet García Almaguer (Morena) respecto a una eventual sanción a Córdova, dijo que si derivado de la investigación se encuentran responsabilidades administrativas de funcionarios del INE, serán destituidos, y en el caso de ex funcionarios, serán inhabilitados.



# Llama el instituto electoral al líder del *blanquiazul* a no utilizar su logo

JESSICA XANTOMILA Y FABIOLA MARTÍNEZ

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE llamó al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, a abstenerse de usar la marca de este órgano comicial, en cualquier modalidad o formato de comunicación, luego de constatar que repitió una publicación de su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien la semana pasada utilizó indebidamente el emblema para sugerir una campaña relacionada con programas sociales.

Aunque los mensajes analizados a partir de una denuncia de Morena ya fueron eliminados, los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo, integrantes de la citada comisión, señalaron que esas publicaciones pudieron confundir a la ciudadana al vincular al insti-

tuto, "lo cual podría vulnerar los principios rectores de la función electoral".

En cuanto a la probable violación de las normas en materia de propaganda electoral denunciada también por el partido guinda, por la presunta incitación a la ciudadanía a reproducir propaganda ilegal atribuida a Gálvez, la comisión indicó que se realiza la investigación correspondiente, la cual deberá ser analizada en el fondo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión extraordinaria, los consejeros también resolvieron no dictar las medidas cautelares solicitadas por Morena contra la abanderada presidencial de PAN, PRI y PRD, y Marko Cortés, así como quien resulte responsable por los mensajes difundidos en X.

Por otra parte, la sala regional especializada del TEPJF impuso multa por 41 mil 496 pesos al PVEM por vulnerar el principio de equidad en la contienda, al pautar un espot en el que aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue difundido en la etapa de precampaña local en Jalisco.

También, sancionó con 31 mil 122 pesos al PAN por omitir en un mensaje la mención auditiva de la calidad de su precandidata Xóchitl Gálvez, pautado en precampaña.



Multas a PAN y PVEM por errores en precampañas

# Condiciones operativas óptimas para el proceso de junio, afirma Taddei

■ Una reforma fortalecerá los procesos electorales, considera la presidenta del INE, quien cumplió un año en el cargo. Foto Cristina Rodríguez

JESSICA XANTOMILA Y FABIOLA MARTÍNEZ

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el proceso del 2 de junio se realizará en "condiciones técnico-operativas óptimas" y se dijo tranquila por los avances en la organización.

Apuntó que se requiere una reforma comicial, y a nivel interno también apurar algunos cambios en el INE.

Al cumplir un año en el cargo, junto con sus colegas Rita Bell, Arturo Castillo y Jorge Montaño, y una década de la creación del INE (Sistema Nacional de Elecciones), destacó que al término del actual proceso comicial es necesario "realizar un análisis profundo" para reflexionar sobre el diseño organizacional y de competencias sustantivas, la relación interinstitucional con los Organismo Públicos Locales (Oples), "la búsqueda de alternativas del cómo votamos y cómo computamos los sufragios, y cómo se convierten los votos en escaños y curules para los partidos políticos", entre otros temas.

Destacó que una reforma fortalecerá "nuestros procesos comiciales, necesarios para consolidar el Sistema Nacional de Elecciones", pero independientemente de si se realiza, el instituto "deberá hacerse responsable de efectuar todas las adecuaciones normativas internas en espera de la actualización de las leyes en la materia". En sesión extraordinaria del Consejo General, efectuada en el lobby de las oficinas centrales, dado que el salón correspondiente está siendo adecuado para el debate presidencial del domingo, Taddei resaltó el trabajo del instituto en la última década, en la que ha organizado tres elecciones federales y participado en 177 locales.

Sobre el proceso actual, señaló: "llevamos implementadas en tiempo y forma 74 por ciento de las actividades programadas". También expresó su "tranquilidad" porque hay más de 99 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal y "están listos los espacios para almacenar boletas y materiales electorales en toda la República, definidos los topes de gastos de campaña y se encuentran debidamente registradas las candidaturas", entre otros.

Tras el discurso de Taddei, sólo los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas le expresaron su reconocimiento, en tanto que los seis restantes guardaron silencio.

Particularmente, Espadas destacó algunos de los retos que ha enfrentado la presidenta del INE, como iniciar su gestión atendiendo una elección presidencial y encarar "la renuncia de 54 directores al concluir la anterior administración (de Lorenzo Córdova)". Y le expresó: "No estás sola en esta tarca".

Por su parte, si bien los representantes de partidos políticos ante el INE también reconocieron el trabajo de Taddei, la oposición consideró que se tieneN grandes retos, como la violencia en el proceso electoral, "la intervención" del Presidente y la presunta "intención de desaparecer" al instituto. Angel Ávila, representante del PRD, se refirió particularmente a "la grave intervención del crimen organizado".



# AMLO: protección a candidatos, si los estados la piden

EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

Aunque confió en que los gobiernos estatales respondan para proteger a los aspirantes a cargos de elección popular local que lo soliciten, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cuando las entidades reconozcan que no podrán con el reto, la Federación brindará esos cuidados.

A pregunta expresa en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, el mandatario señaló que el acuerdo suscrito entre los gobiernos -locales y federal- y el Instituto Nacional Electoral (INE) es que los primeros brinden seguridad a los candidatos que buscan cargos estatales.

El tema resurgió tras el asesinato el lunes pasado de la aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán

"Ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos, es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos. Se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan", refirió.

Aunque, de inmediato el jefe

del Ejecutivo acotó: "Donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hacerlo, proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general".

–Cuando dice que el gobierno federal apoyaría, ¿sería en casos extraordinarios? –se le preguntó.

 Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o no tienen los elementos, o nos lo soliciten los partidos o el INE respondió.

Se le insistió si en Guanajuato se reúnen las condiciones "extraordinarias" para que sea la autoridad federal y no la estatal la que dé esa seguridad, a lo que comentó: "Si lo deciden desde el gobierno del estado, sí".

Se le planteó que en ocasiones hay desconfianza de las policías estatales y municipales, pues son las corporaciones en que se dan mayores ligas con el crimen

organizado.

El mandatario señaló: "Se busca que esté a cargo de los gobiernos estatales la decisión donde sí pueden ser las policías municipales, donde tienen que ser policías estatales, ellos saben. Lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, quien lo acepte".

#### El gabinete de seguridad y el INE revisan protocolos para la custodia de aspirantes

FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA

El gabinete de seguridad, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), "revalora" el protocolo de protección para candidatos y no se descarta que fuerzas federales también protejan a los aspirantes locales, según el nivel de riesgo, o ampliar el número de guardias y vehículos de custodia.

Lo anterior después del asesinato el lunes de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, ocurrido esta semana.

Fuentes gubernamentales y electorales señalaron que la mayoría de los candidatos de Guanajuato a puestos de elección popular federal han solicitado protección, lo mismo para abanderados del PAN—que gobierna esta entidad desde hace más de 20 años—que de Movimiento Ciudadano y Morena.

También se ha solicitado apoyo para una candidatura al gobierno de la entidad y esta semana, tras el homicidio de Gaytán, la lista creció porque Morena pidió guardias para todos sus candidatos a diputación federal.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, indicó que se prevé una mayor recepción de solicitudes de la entidad, la cual se analiza ya como un caso o estado de excepción.

Por tanto, indicó, se gesta la po-

sibilidad de que las solicitudes de Guanajuato se envíen al Organismo Publico Local pero también al INE y se haga una valoración conjunta para determinar el nivel de protección que se asigne a los candidatos en riesgo. En cuanto al caso Celaya, señaló

En cuanto al caso Celaya, señaló que no hubo demora en transferir la información, aunque recordó que el instituto electoral local se guió atendiendo al inicio de campaña, "es decir, siguieron protocolos propios".

Taddei participó ayer –por videoconferencia– en la reunión matutina de la mesa federal en que participan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, entre otras autoridades– donde se expuso precisamente "cómo revalorar" el protocolo de seguridad.

"Creo que aquí el camino seguirá siendo recibir la información, si viene de lo local, si viene lo federal, ponerlo en la mesa y, con las nuevas apreciaciones, las propias instancias de seguridad definirán si presentan, ambas partes, protocolos de seguridad, tanto local como federal", explicó.

El protocolo actual marca tres niveles de riesgo, "alto, medio y bajo", criterios que pueden "reconfigurarse, para tener más [candidatos] en el nivel medio y en el alto", indicó Taddei, lo cual significaría, más elementos y vehículos de custodia para las personas en riesgo.

En cuanto al reclamo de Morena

En cuanto al reclamo de Morena para que sea destituida la autoridad electoral de Guanajuato, Taddei indicó que "no se puede opinar a botepronto, ni prejuzgando si sale o no sale".

Subrayó que los institutos electorales no son los responsables de la seguridad en el país. "La atribución en materia de seguridad está en otras instituciones. ¿Por qué tendrías que ser el actor central? Tú sólo tocas las puertas, exiges el acompañamiento de la seguridad, promueven los mecanismos de coordinación para que esto sea una realidad, pero no es porque seamos simples tramitadores."

## "No es mala la polémica, nada más que no se metan con familiares", dice el Presidente

EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

La elección del 2 de junio se realizará con urbanidad política, respeto y de manera democrática, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a las diferentes posturas, agregó, en lo que todos coinciden es que las campañas y comicios se desarrollen en paz.

"Habrá elecciones con urbanidad política, con respeto; lo más importante, con democracia. Y todos desamos, y en eso coincidimos, en que no haya agresiones, que no haya violencia", expuso en la mañanera de aver.

Subrayó que no comparte las posiciones que consideran que en el país se vive una polarización y, por el contrario, comentó que en democracia es fundamental la polémica.

"No es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores."

En alusión a la denuncia contra sus hijos que presentó la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, sin mencionarla, el mandatario lanzó: "Si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo desde que llegué al gobierno".

Aseveró que esas acusaciones son falsas e invitó a interponer las pruebas correspondientes ante el Ministerio Público.

"Presentar una demanda en contra de mis hijos que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, casi culpándolos del (reciente) descarrilamiento del tren porque el balasto que vendieron no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos de Malolandia."

Como parte de la defensa de sus hijos comentó: "Es como si comparáramos a una gente decente con [Carlos] Loret de Mola, que es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo [su hijo] es incapaz de cometer un acto de corrupción y Loret de Mola encarna la corrupción".

Sobre la polémica que causó la difusión del video en el que se ve al hijo de la candidata opositora, Juan Pablo Sánchez Gálvez, en evidente estado de ebriedad e insultando a empleados de un bar haciendo referencia a su condición social, López Obrador atajó: "No me meto en eso, para ser respetuoso".

Tampoco quiso opinar sobre el comentario solidario que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dio a Sánchez Gálvez. "No me meto tampoco en eso. Yo creo que ya es de 
dominio publico. No, no, no. En la 
casa somos respetuosos, la verdad, 
independientes, y cada quien."

Sobre la polémica, planteó: "¿Có-

Sobre la polémica, planteó: "¿Cómo no va a ser importante polemizar, si es parte de la verdadera democracia? Deberíamos estar contentos de estar viviendo un tiempo interesante. ¿Cómo nos tenían? En a más absoluta ignorancia, porque no sabíamos de nada o sólo daban a conocer lo que les convenía. Ahora sabemos muchas cosas y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo público es transparencia y la transparencia es una regla de oro en la democracia, nada más no ofendamos, respetarnos".

Volvió a celebrar que el tribunal electoral haya decidido no prohibir su libro, ¡Gracias!, ante lo que expresó: "Triunfó la libertad; perdió la censura"

Sobre un presunto uso de recursos públicos por gobiernos locales con fines electorales, el Presidente aseguró que son prácticas que se deben evitar y que hay que confiar en que la ciudadanía quiere una democracia verdadera.





#### **DINERO**

Ni abrazos ni balazos; aplicar la ley // Hay avances en seguridad, pero no suficientes // Los jueces deberían dejar de estar del lado de los delincuentes

#### **ENRIQUE GALVÁN OCHOA**

UE ASESINADA A tiros la candidata de Morena a la alcaldia de Celaya, Gisela Gaytán, en plena campaña presidencial. Se suma a millares de homicidios. ¿Debe continuar la política de abrazos, no balazos? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

#### Metodología

VOTARON 2 MIL 960 personas. Participaron en X (antes Twitter), mil 193; en El Foro México, 405; en Facebook, mil 232; en Instagram, 73, y en Threads, 57. El sondeo fue distribuido a través de un enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos cualquiera que sea su ideología. No hacemos llamadas telefónicas ni visitas domiciliarias. Los participantes, además de votar, pueden expresar su opinión.

#### X (antes Twitter)

TENEMOS UNA ESTRATEGIA fallida.

@30Labor/CDMX

LOS PROGRAMAS SOCIALES disminuyen la base de la delincuencia, pero falta reforzar tareas de investigación, mejorar la acción ministerial y sanear el Poder Judicial para combatir la corrupción y la impunidad.

@CITRACapacita/Cuernavaca

LA ESTRATEGIA DE ir a las causas funciona. @PacoFarreral/Naucalpan

DEBE CONTINUAR ESA política, pero también debe haber más inteligencia policial, vigilancia, investigación y cero corrupción en las policias locales.

@elmundosuena/León

#### El Foro México

SÓLO HAY UNA: aplicar la ley, y esperemos que mejore la seguridad, porque la delincuencia crece como hongo en época de lluvia. Rodolfo Ayata/Puebla

MIENTRAS LOS DELINCUENTES sepan que al atraparlos los jueces los liberarán, seguirán creyéndose dueños del país. Hay gente que no tiene remedio.

Elizabeth Rolo/Tlaquepaque

SE HA MOSTRADO que hay realmente avances en la aplicación de atacar las causas de la delincuencia y se malinterpreta "abrazos, no balazos".

José Luis Gutiérrez/Morelia

TIEMPO AL TIEMPO. La política en vigor, de darle tiempo y funcionar, garantiza que la violencia no vuelva a aumentar.

Juan Carlos Olivares Zavaleta/Cuautla

#### Facebook

ME DUELE RECONOCER que este es el rubro más débil de la 4T; su estrategia de seguridad ha sido un fracaso. Los ciudadanos exigimos soluciones mucho más rápidas, profundas y eficientes. La mala: no veo cómo Claudia pueda con el paquete; ojalá me equivoque.

Carlos Velázquez/Guadalajara

Fue asesinada a tiros la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, en plena campaña presidencial. ¿Debe continuar la política de abrazos, no balazos?



ABRAZOS NO BALAZOS crea la idea de debilidad del gobierno actual, el no actuar contra todo aquello que significa apología de la violencia, sea verbal o física. Venga de quien venga.

Cornelio Hernández/Oaxaca de Juárez

PARA ESTOS CASOS, es aplicar la ley, con firmeza y mano dura, no se puede tratar a los asesinos con las bondades de los derechos humanos.

David Flores/Cuautitlán

#### Instagram

DESDE LA CAMPAÑA de 2018, AMLO dejó claro que "abrazos, no balazos" no era literal ni para todos los criminales; la situación ha mejorado un poco, pero no es suficiente, falta mucho por hacer.

Luis Andrade/Iztapalapa

PARA TENER BUENA justicia hay que quitar a todo el Poder Judicial.

María Auxilio Figueroa Estrada/CDMX

#### Threads

LA ESTADÍSTICA A la baja de violencia va. Mario Ramírez/Oaxaca de Juárez

SON PASOS LENTOS sobre este plan contra la delincuencia, pero no en todos los niveles de gobierno lo lleva a cabo. Si el estatal y el municipal hicieran su trabajo, se avanzaría un poco más.

Ernesto Florín/Chalco

SI SE CAMBIA la política a balazos, se debe cambiar la ley del Poder Judicial, de lo contrario seguirá la minita de los amparos e incrementándose la fortuna de jueces y ministros. Jerónimo Mora/Puebla

EL CAMBIO EN este país no se va a dar de la noche a la mañana, pienso que las políticas que se empezaron a aplicar en este sexenio darán frutos, pero a futuro, con las nuevas generaciones, las que existen ahora ya están podridas. Érika Piza/CDMX

Twitter: @galvanochoa FaceBook: galvanochoa Correo: galvanochoa@gmail.com

# Denuncia amenazas la candidata de Morena al gobierno de Guanajuato

También recibió advertencias la aspirante a alcaldesa de Villagrán

CARLOS GARCÍA

CORRESPONSAL GUANAJUATO GTO.

Las candidatas de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, y a la presidencia municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Martínez, fueron amenazadas de muerte a través de redes sociales, con el mensaje de que "nosotras somos las que seguimos".

Así lo denunció Alcaraz Hernández, quien señaló que recibieron las advertencias después del asesinato de la abanderada a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, perpetrado la tarde del lunes pasado.

"Mañana estaremos presentando la denuncia. Nos han amenazado en reses sociales", comentó.

Alma Alcaraz consideró que el gobierno del estado, encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha caído en incongruencias y desvergüenzas, "al echarse la culpa entre ellos" por no haber brindado seguridad a Gaytán Gutiérrez.

Exigió que la Fiscalía General del

Exigió que la Fiscalía General del Estado capture a los culpables, "pero no a chivos expiatorios, porque no se los vamos a tolerar, queremos justicia real.

"¿Quién ordenó el homicidio de Gisela, qué interés afectó, a quién molestó, al gobierno, a (Carlos) Zamarripa (fiscal estatal), a Diego (Sinhue)" preguntó

(Sinhue)", preguntó. Los abogados de Morena analizan si legalmente la Fiscalía General de la República puede investigar el crimen, adelantó.

En este contexto, la abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD a la gubernatura, Libia García Muñoz Ledo, anunció que solicitó seguridad al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

#### Pugnas partidistas, entre las líneas de investigación

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que el crimen organizado mató a Gavtán Gutié rrez, y para dar con los autores intelectuales la Fiscalía General del Estado analiza varias líneas de investigación, incluidas las pugnas internas del partido Morena. "He pedido al fiscal (Carlos Zamarripa) que agote todas las líneas, incluida lo que mucha gente en redes ha estado señalando: el pleito interno que tenía Morena ante esta candidatura", señaló. Recordó que hubo manifestaciones de militantes morenistas por la designación de Gisela Gaytán como abanderada y por eso "no se descarta ninguna línea de investigación".

#### Protestan en el Congreso local por el asesinato de Gisela Gaytán

CARLOS GARCÍA

CORRESPONSAL GUANAJUATO, GTO.

La candidata de Morena a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, así como líderes y militantes de dicho partido, exhibieron mantas de protesta durante la sesión del pleno del Congreso local para exigir justicia por el asesinato de la abanderada morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez, perpetrado el pasado lunes en la co-

munidad de San Miguel Octopan.
"Fuera el PAN", "Justicia para
Gisela", "Guanajuato feminicida" y
"Fuera Zamarripa", fueron algunos
de los mensajes que se podían leer
dentro del recinto legislativo.

En medio de consignas, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a que proteja la vida de los candidatos que soliciten seguridad y que garantice que las elecciones del próximo 2 de junio se realicen en paz.

También propusieron solicitar al fiscal estatal, Carlos Zamarripa, que la investigación del homicidio de Gaytán Gutiérrez se realice con diligencia y se finquen responsabilidades a los culpables.

Además, plantearon pedir a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola, que promueva una modificación al reglamento de campañas para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, a fin de eliminar requisitos innecesarios y restrictivos que deben cumplir los candidatos que requieran seguridad.



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ







LA OPERACIÓN FUE COORDINADA POR SEMAR Y SRE

# Arriban a Yucatán los 34 mexicanos evacuados por la crisis en Haití

La embajada sigue operando con tres diplomáticos para atender a quienes decidieron quedarse en la isla

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y LUIS A. BOFFIL GÓMEZ

REPORTERO Y CORRESPONSAL

Luego de cinco días de travesía, ayer arribaron a Yucatán los 34 compatriotas (24 hombres y 10 mujeres) que fueron evacuados de Haití por el gobierno mexicano ante la creciente inseguridad en el país caribeño.

Alfredo Medina, uno de los evacuados, señaló a su arribo a México que vivió 14 años en la isla, pero se vio obligado a salir por la crisis de securidad.

Llegaron la mañana de ayer a una terminal remota del puerto de altura de Progreso, zona custodiada por la Secretaría de la Marina (Semar).

Fueron recibidos por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Semar y el Instituto Nacional de Migración para facilitar su ingreso al país, de acuerdo con información de la cancillería.

En una amplia operación gubernamental, al menos cuatro camionetas de la Secretaría de Gobernación y una ambulancia acudieron al puerto para recoger a los connacionales y trasladarlos posteriormente a Mérida.

Extraoficialmente se conoció que cada mexicano rescatado también abordaría el vuelo correspondiente hacia su lugar de residencia en México.

La evacuación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue coordinada por la titular de la SRE, Alicia Bárcena, y por el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Los 34 connacionales navega-



Los connacionales navegaron por 5 días tras salir en helicóptero de Puerto Príncipe ▲ Un vehículo policial blindado patrulla la zona del Hospital General en Puerto Príncipe. Foto Ap

ron durante cinco días a bordo del buque ARM Isla Holbox (BAL-O2), luego de salir via aérea de Puerto Príncipe ante la imposibilidad de dejar la capital haitiana por cual-

quier otro medio.
"Misión cumplida", expresó la canciller cuando los mexicanos llegaron al país.

La embajada de México en Haití continúa operando con tres funcionarios diplomáticos, con el objetivo de ofrecer orientación y asistencia a connacionales que voluntariamente decidieron quedarse en ese país. El grupo que ahora vuelve a México lo hizo de manera voluntaria por seguridad personal y de sus familias.

La jefa de Relaciones Exteriores agregó, el lunes pasado en una conferencia de prensa, que ante el cierre de la terminal aérea de Puerto Príncipe en marzo, se determinó traerlos al país vía naval con la cooperación de la Semar.

El operativo consistió en que un buque oficial se acercó a las costas haitianas y se envió un helicóptero hasta donde esperaban los connacionales para ser llevados al navío y comenzar su travesía hasta el puerto de Progreso, Yucatán.

## Salazar: EU ha abierto 655 pesquisas por tráfico ilegal de armas a México

Las indagatorias han dejado 463 arrestos, detalló el enviado de Washington

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Estados Unidos ha iniciado 655 carpetas de investigación vinculadas al tráfico ilegal de armas a México con 463 arrestos, informó ayer el embajador estadunidense Ken Salazar.

"Trabajamos juntos como socios para aumentar las investigaciones y arrestos vinculados al tráfico de armas para romper estas redes", afirmó el enviado de la Casa Blanca en una declaración difundida por su oficina.

Mediante el trabajo entre ambos países y el intercambio de información, en 2023 el gobierno de México registró más de 28 mil armas con el instrumento eTrace de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, detalló Salazar.

eTrace es la única herramienta con que cuentan las autoridades para dar con los compradores originales de las armas introducidas irregularmente desde Estados Unidos a territorio mexicano y empleadas aquí para cometer algún crimen.

El representante de Washington resaltó que las autoridades estadunidenses iniciaron 655 casos de investigación con 463 arrestos gracias al intercambio de información que se genera con este dispositivo y otros mecanismos de cooperación.

"El sistema eTrace es una herramienta extraordinaria, ya que nos permite rastrear las armas y el camino que recorrieron para desarticular las operaciones de los grupos criminales. Hasta la fecha, 22 estados en México y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen acceso a éste, y está previsto que los últimos 10 estados recibirán acceso antes de 2026, para así cubrir los 32 estados", indicó Salazar.

Añadió que una de las prioridades de la relación bilateral "es detener el flujo de armas y desarticular las redes de las organizaciones criminales trasnacionales que las trafican".

#### Nueva unidad de investigación

Destacó que "uno de los casos que ilustran los resultados que surgen de dicha cooperación es la nueva unidad de investigación de tráfico de armas de fuego que lanzaron nuestros dos gobiernos, la cual es la primera de su tipo en el mundo.

"Su objetivo es interrumpir las redes criminales vinculadas a este delito y está integrada por policías de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, que realizan carpetas de investigación del Ministerio Público Federal y colaboran con la ATF de Estados Unidos".

#### Activistas en favor de Palestina denuncian agresiones en Polanco

Un grupo de activistas pro-Palestina denunció que el miércoles, cuando realizaban una manifestación pacífica en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, fueron agredidos con violencia por personas que se identificaron como defensoras de Israel.

Señalaron que los manifestantes, pertenecientes al colectivo Palestina Free, se sumaron ese día "a millones de personas en todo el mundo que condenamos el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino desde hace más de seis meses en Gaza, cuando de manera completamente in-

justificada, por demás artera y sin previo aviso", fueron golpeados de forma violenta y agresiva por cinco sujetos que dijeron defender a Israel.

"Exigimos a las autoridades correspondientes de todos los niveles garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos con los que contamos en nuestro país y que no se permita que grupos como éste atenten contra los derechos consagrados en la Constitución", señalaron integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina.

Agregaron en un documento que "es un precedente grave que haya grupos fundamentalistas que pretenden imponer su ley en zonas de nuestro país, lo cual es a todas luces algo ilegal e inaceptable".

Arturo Sánchez Jiménez



Dirigida a personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y organizaciones civiles que les representan

Martes 9 de abril ¡Participa!





f 🔟 🚿 🗗 Legismex



#### **ASTILLERO**

Ecuador y México: enrarecer con violencia //
AMLO ejemplifica "vuelcos" // Guerra sucia y
dueños de medios // Quito expulsa a embajadora

#### JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL PRESIDENTE DE Ecuador, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, nacido en Miami, Estados Unidos, empresario e hijo del hombre más rico de esa nación (Álvaro Noboa Pontón), a través de la cancillería declaró a la embajadora de México, Raquel Serur Smeke, como "persona non grata".

LA DETERMINACIÓN DE Noboa Azín (36 años de edad) se produjo en respuesta a lo dicho en una mañanera por el Presidente de México, quien recordó que en las elecciones ecuatorianas de segunda vuelta en octubre de 2023 la candidata de las fuerzas progresistas (Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, afin al ex presidente Rafael Correa) fue superada a partir de un "ambiente enrarecido de violencia".

RELATÓ AMLO QUE la candidata (González) iba "como 10 puntos arriba" en las encuestas de opinión: "Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube" en primera vuelta. "¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos —y esto lo difunden todos los medios—con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más al momento".

LÓPEZ OBRADOR CITÓ el ejemplo de Ecuador para decir "a los dueños de los medios, y los que participan en todas estas campañas (de guerra sucia), que asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Lo que dijo un comunicador, no sólo Castañeda, que dice 'guerra sucia'; otro que dijo 'nay que decir mentiras'" (https://goo.su/ ILSxqG)./

EN EFECTO, EL asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, generó un vuelco electoral, con el cerrado apoyo de los medios convencionales de comunicación, que abrió paso al heredero empresarial educado en universidades de Estados Unidos. Noboa tendrá un periodo recortado de ejercicio presidencial, pues completará el correspondiente a su antecesor, Guillermo Lasso Mendoza (fue presidente del Banco Guayaquil y es uno de sus principales accionistas), quien eludió un juicio de corrupción mediante un artilugio legal que disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas.

ACUSADO FUNDADAMENTE DE actos de corrupción, según lo investigado y dictaminado por órganos legislativos ecuatorianos, Lasso Mendoza impidió que, al otro día de iniciado, continuara el juicio político en su contra, acogiéndose a la figura de la "muerte cruzada", que permite disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones adelantadas por considerar que hay "grave crisis política y conmoción interna".

NOBOA Y LASSO constituyen ejemplos de la hipocresía conservadora de élites que se protegen a contrapelo de la legalidad y los valores morales que usan en sus discursos. Lasso, actualmente catedrático de una universidad en Florida, eludió el juicio político por actos de corrupción (también lo señalaron por ocultar parte de su fortuna en paraísos fiscales, según los *Panama Papers*). Noboa es un puntual protector de los privilegios de esos grupos.

NO DEBE PERDERSE de vista que la declaración de "persona non grata" a la embajadora mexicana conllevaría su salida del país, sin ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Quito, y que desde diciembre del año pasado ingresó a la embajada mexicana Jorge Glas, quien fue vicepresidente, entre otros cargos, con Rafael Correa. Glas ha sido acusado de actos de corrupción, encarcelado y luego liberado; el correísmo lo considera un perseguido político. Ha pedido asilo político a México y el gobierno de Noboa no está dispuesto a conceder el salvoconducto.

#### SHEINBAUM LLEGA AL DEBATE CON PROPUESTAS

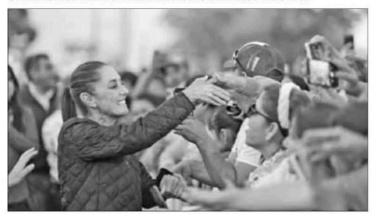

▲ La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, llega al debate "con una propuesta de gobierno muy sólida y consistente, por lo que después del domingo se proyectará un resultado

irreversible hacia la elección del 2 de junio", expresó Alfonso Ramírez Cuéllar, de la coordinación de la campaña con los sectores sociales y productivos. Foto La

# Conceden prisión domiciliaria a Murillo Karam

CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO

Un tribunal colegiado concedió la prisión domiciliaria al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dentro del proceso penal que se inició en su contra por delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodriguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

La medida se complementa porque en noviembre de 2023 un juez con sede en el Reclusorio Norte otorgó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, por lo que se refiere a la primera causa penal que se le instruyó, pero no podía abandonar la cárcel debido a su situación de prisión preventiva justificada, ya que estaba pendiente una decisión similar dentro la segunda causa penal 41/2023.

Hasta anoche, el ex funcionario se encontraba en la torre médica del penal de Tepepan, Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, donde permanece desde el pasado 30 de junio por problemas de salud.

Ayer, el primer tribunal colegiado en materia penal en Ciudad de México en sesión pública y por mayoría de votos, resolvió el recurso de revisión incidental 28/2024, promovido por Murillo Karam, a quien se le instruye la causa penal 41/2023 en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

Las razones que la mayoría de los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal sostuvieron durante la sesión pública 
fueron que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece una excepción 
para que la aplicación de la prisión 
preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de 
ser el caso, en un centro médico o 
geriátrico, bajo las medidas de protección que procedan, en aquellos 
supuestos en que el imputado sea 
mayor de 70 años o que padezca 
una enfermedad grave.

una enfermedad grave.
Jesús Murillo Karam padece una
enfermedad grave y tiene más de
75 años. Padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

El colegiado consideró que, bajo la apariencia de buen derecho, se puede dar el adelantamiento de los efectos del amparo, pues la medida sólo implica la modificación del lugar en que cumplirá la prisión preventiva justificada. Señalaron que hay elementos para considerar que el juez de proceso se equivocó al negar la ejecución de la medida en su domicilio. Argumentaron que lo que en realidad es materia de la litis es el riesgo de fuga, pues esas son las razones que dio el juzgador para negar la ejecución de la medida en un lugar diverso a un centro de reclusión.

# Frenan proceso contra Lozoya por fraude en Agronitrogenados

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Un juez federal otorgó suspensión provisional al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, que frena por el momento la reapertura del proceso penal relacionado con el caso Agronitrogenados, en el que se le instruye por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Rubén Dario Noguera Gregoire, titular del juzgado octavo de distrito

Rubén Dario Noguera Gregoire, titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, concedió la medida cautelar como parte del juicio de garantía que interpuso en agosto del año pasado, con el que busca que se declare la prescripción del delito de lavado de dinero.

La determinación se dictó luego de que en marzo pasado el primer tribunal colegiado de apelación ordenó la reapertura de dicho asunto.

Asimismo, agendó la audiencia

incidental para el 11 de abril, en la que resolverá si suspende por tiempo indefinido el proceso.

El ex funcionario fue acusado por la FGR de lavado de dinero y ejercicio indebido del servicio público, al haber recibido en 2013, 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes.

Lozoya Austin y Alonso Ancira están acusados de lavado de dinero, el cual actualmente se encuentra congelado. El 31 de agosto de 2023, Gerardo Alarcón López, juez de control federal del Reclusorio Norte, ordenó suspender el procedimiento contra Lozoya Austin, luego de que los abogados argumentaron que los 216 millones de dólares que Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, está pagando, cubren la reparación del daño.



# El Senado no tolerará más shows de los legisladores

Y GEORGINA SALDIERNA

Después de la accidentada sesión del Senado de un día antes, cuando imperaron los insultos y descalificaciones y debió ordenar que se apagara el micrófono a los oradores que se excedían en el tiempo en tribuna, la presidenta de esa câmara, Ana Lilia Rivero, advirtió que seguirá con la aplicación estricta del reglamento interno para que haya respeto y orden en los trabajos legislativos.

"No podemos permitir que las sesiones se conviertan en circo o en un ring electoral, como pretende la oposición, fundamentalmente parte del PAN", comentó a su vez la senadora de Morena, Mónica Fernández, quien respaldó la decisión de Ana Lilia Rivero de obligar a los legisladores a no extralimitarse en el uso de la palabra y menos cuando lo hacen "tan sólo para ofender y difamar"

Advirtió que "no se puede conceder el capricho a una persona que pretende subir una y otra vez a tribuna no para tratar temas legislativos, sino para imponer su propia agenda, su showbusiness, con actitudes porriles".

La también senadora de Morena, Imelda Castro, le puso nombre a la aludida y comentó que, tal como se lo dijo desde el pleno, "Lilly Téllez es una empleada del empresario Ri-cardo Salinas Pliego" e incrementa sus ataques a Citlalli Hernández cada vez que la secretaria general del partido guinda responde a los improperios del magnate televisivo.

Ígualmente, los también Morenistas Gabriel García, César Cra-vioto e Imelda Castro consideraron que es necesario no tolerar más desórdenes, exabruptos y shows en la tribuna del Senado y rechazaron que se violente con ello la libertad de expresión de los senadores, como lo argumenta el coordinador panista Julen Rementería.

Recordaron que desde el inicio del periodo, pero particularmente a partir de marzo, los blanquiazules tratan de meter temas que no están en la agenda para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. "Lo hacen porque están desesperados, porque no saben qué hacer, ya que no levantan en la aceptación de la gente y van a perder el 2 de junio", comentó el senador Gabriel García Hernández.

"No se puede generalizar, pero



hay algunas senadoras del PAN que practican la violencia verbal y eso no se puede permitir, agregó.

Todos coincidieron en que la senadora Rivera ha sido tolerante con los opositores, pero su obligación es aplicar el reglamento interno del Senado y apagar el micrófono cuando el orador no respeta el tiempo en tribuna.

En la pasada sesión del miér-coles, señalaron, se dio un debate forzado por el PAN en torno a los programas sociales que se llevó más de tres horas y no permitió tocar ninguno de los puntos de la agenda parlamentaria.

La senadora Fernández recordó que cuando presidió la mesa directiva en una ocasión alguien de la oposición se sentó en su lugar en la mesa directiva, pretendía quitarle el micrófono y "tuve que declarar un receso hasta que hubiera condiciones para sesionar".

Ana Lilia Rivero, presidenta del Senado, dijo que no se permitirá que las sesiones sean un circo. Foto La Jornada

# Sigue la transmisión del Primer Debate Presidencial 20:00 hrs.

# **♠INE** Infórmate más en ine mx

**♦INE** 

00000 / INEMexico

VOTA HTTE

# Reporta la Conafor 77 incendios activos en más de 26 mil hectáreas

FLIO HENRÍOUEZ IVÁN SÁNCHEZ Y MARTÍN SÁNCHEZ

CORRESPONSALES

Más de 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Comité Comunitario de Protección Civil combaten un incendio forestal en la zona natural protegida La Fraylescana-El Triunfo, municipio de La Concordia, Chiapas, mientras la Co-misión Nacional Forestal (Conafor) reportó 77 conflagraciones activas en 26 mil 410 hectáreas en el país

También personal brigadista de la reserva de la Biosfera Volcán Tacaná y La Encrucijada se han sumado para combatir la quema que se inició hace tres días y que se ha controlado en 40 por ciento en la zona núcleo 5, donde para llegar hay que caminar al menos tres horas, por lo que dificulta su liquidación. La conflagración se localiza en el predio Linda Vista del paraje Arroyo Negro. Autoridades y brigadas comuni-

tarias explicaron que al menos 700 hectáreas han resultado afectadas.

Que de otras reservas trabajan incansablemente para controlar el fuego, protegiendo así la biodiversidad de la zona, que incluye especies

endémicas y en peligro de extinción. En tanto, en Veracruz siguen ac-tivos cuatro incendios que son combatidos por elementos de Protección Civil y de otras dependencias; las conflagraciones se encuentran en los municipios de Perote, Rafael Delgado, Tatatila y Tlacolulan.

Las quemas en la zona de las Altas Montañas, en el centro del estado, fueron declaradas completamente liquidadas luego de más de una semana de trabajos.

La Secretaría de Protección Civil del estado informó que el polígono que comprende los municipios de Maltrata-Acultzingo-Mendoza quedó completamente sofocado.

Más de 250 elementos de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, además de voluntarios, apoyaron para liquidar el

fuego en este último punto. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Estatal y Protección Civil de Tamaulipas

aplicaron ayer al mediodía el Plan DN-III y Plan GN-A por un incendio forestal en el Ejido San Rafael, municipio de Mante. Según un informe de la 48 zona militar, 80 por ciento de la conflagración está controlada. La Conafor reportó ayer 77 in-

cendios forestales activos en 26 mil 410 hectáreas. Las mayores afectaciones fueron en Oaxaca, donde había 9 mil 503 hectáreas siniestradas, Michoacán con 6 mil 221 y Guerrero con 5 mil 44.

En total, se generaron 19 incendios en distintas entidades además de que hay afectaciones en 17 áreas naturales protegidas, entre ellas el Nevado de Toluca con un control de 70 por ciento y 50 por ciento se ha liquidado, también en el parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que está 100 por ciento controlado v tiene 60 por ciento de liquidación.

Guerrero es el estado con el mayor número de quemas (12), segui-do de Chiapas (11), Michoacán y Oaxaca (9) y el estado de México (6), informó la Conafor. En el combate a las conflagraciones participan 3 mil 131 personas.



# El próximo presidente deberá invertir 6% del PIB en salud, exhorta la AMIIF

Aseguran farmacéuticos que quieren apoyar al siguiente gobierno para tener un mejor sistema sanitario

ANGÉLICA ENCISO L.

De los países de América del Norte, México es el que menos recursos destina al sector salud, con 2.75 por ciento de su PIB, ya que Canadá dirige 12 y Estados Unidos es el que más invierte, con 16 por ciento, ante lo cual el próximo Presidente de la República debe canalizar más de 6 por ciento, aseveró Larry Rubin, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Destacó que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se canalice 9 por ciento del PIB a salud y que el gasto de bolsillo de los mexicanos es casi el doble de los países miembros de la OCDE, cuyo promedio es de 24 por ciento, y aquí llega a 47 por ciento.

En videoconferencia, explicó que por un dólar invertido directamente en la economía de salud se genera casi el mismo dólar en la economía en general, y que la inversión en salud generaría 2.4 millones de Mencionó que las propuestas prioritarias para los aspirantes a la Presidencia de la República son salud con perspectiva de género, prevención para una salud duradera, vacunación, diagnóstico y atención oportunos, invertir en un futuro saludable y fármacos y dispositivos médicos innovadores al alcance de una meta compartida.

Agregó que la inversión en investigación médica en el país es de casi 200 millones de dólares, pero podrían alcanzar 4 mil millones de dólares. Además, la medicina tarda en llegar, pues puede suceder que la que existe aquí tenga cuatro o cinco años de haber salido al mercado y ya no es la de última generación. "Se debe asegurar que esto no pase y que el país tenga acceso a la medicina más innovadora", expresó.

Sostuvo que debe incrementarse el presupuesto, medir el éxito de la inversión y trabajar en equipo con el sector privado para fortalecer la oferta de servicios. Los beneficios de invertir en el sector son que brinda estabilidad al sistema de salud, fortalece las capacidades para enfrentar desafios sanitarios imprevistos y refuerza la confianza de la población en las autoridades que propizia la mejora en salud nública.

priorizan la mejora en salud pública.

Destacó que el primer debate presidencial (el próximo domingo) se realizará en el Día Mundial de la Salud. Agregó que México necesita curarse y se quiere apoyar al próximo Presidente de México a tener un mejor sistema de salud, con mayor inversión en el sector: "se quiere abonar al propósito de tener un México más saludable", afirmó.

#### Se detectan 10 mil casos de cáncer de pulmón al año, alerta Hospital General

DE LA REDACCIÓN

En México, informó la Secretaría de Salud (Ssa), la mayoría de los casos de cáncer de pulmón (lesión neoplásica de las vías de conducción o alveolares en el tórax) está relacionada con el consumo de tabaco, seguido de la obesidad y la falta de actividad física.

Especialistas del Servicio de Neumología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga (HGMEL) explicaron que cada año se diagnostica cáncer de pulmón a alrededor de 10 mil personas, y de éstas, 8 mil pierden la vida.

En México, este tipo de tumor se puede presentar a los 40 años, sobre todo cuando la persona inició el consumo de tabaco a temprana edad, y el riesgo aumenta en mayores de 60 años. Es la segunda neoplasia más frecuente y ocupa el primer lugar como causa de fallecimiento por cáncer en la población masculina y la segunda en la femenina.

En el contexto del Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, que se conmemora cada 5 de abril, detallaron que los síntomas de este padecimiento no son específicos: puede presentarse tos, expectoración, falta de aire y dolor torácico. Otros aparecen de forma tardía, como pérdida de peso, fatiga y fiebre.

#### Factores de riesgo

En cuanto a los factores de riesgo, indicaron está el tabaquismo en sus diferentes modalidades, así como otras sustancias adictivas y la contaminación, seguido del consumo de alcohol, inactividad física, obesidad y exposición a polvos o sustancias irritantes para el pulmón, como asbesto, níquel y radón.

Entre las causas también se encuentran las relacionadas con la contaminación intramuros, como la aspiración de humo de leña, bajo consumo de antioxidantes, alguna afección previa del pulmón debido a bronquitis, tuberculosis, fibrosis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Alertaron que también es importante evitar el tabaquismo pasivo o de segunda mano, que consiste en estar cerca de fumadores. Acerca del tratamiento, los especialistas del HGMEL señalaron que, como primer paso, con una biopsia se identifica el tipo de cáncer para después determinar el tratamiento inmunológico, quirúrgico, quimioterapia, radioterapia o la combinación de éstos.

## Aprueban diputados atención al suicidio en niños y adolescentes

VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ

La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, la minuta del Senado que tipifica como delito el odio racial y lo sanciona en el Código Penal Federal hasta con cuatro años de prisión, multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización(UMA) o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

la comunidad.

El artículo 149 quater del CPF detalla que esa sanción se aplicará a quien "por cualquier medio, incluidos los electrónicos, difunda, publique, propague o transmita ideas basadas en la superioridad o el odio racial o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o algún grupo de personas". La minuta se regresó al Senado con cambios para continuar el trabajo legislativo.

También se sanciona penalmente

También se sanciona penalmente de uno a tres años y con multa de 100 a 300 veces el valor de la UMA a quien "asista o apoye cualquier forma, inclusive el financiamiento, a esas actividades". De igual forma, se sancionará con multa de 150 a 100 veces el valor de la UMA y de 100 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad a "quien participe en organizaciones que promuevan ideas basadas en la superioridad o el odio raciales o inciten a cometer cualquier tipo de violencia racial".



A los funcionarios públicos que cometan alguna de las conductas referidas se les incrementará la sanción penal hasta en una mitad (esto es, dos años más para quedar en seis), se le destituirá e inhabilitará.

El dictamen de la minuta comprende tres iniciativas de senadores y una del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el pleno aprobó reformas a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de salud mental. Las modificaciones señalan que dentro de los servicios de salud, las autoridades federales, estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México deberán definir medidas para prevenir y atender el suicidio de niños y adolescentes.

Por otra parte, en la tribuna, Susana Prieto, diputada ex morenista ahora independiente, exigió a los coordinadores parlamentarios que "no despidan a casi 3 mil 400 trabajadores (por honorarios) el próximo 30 de abril", pues sus salarios están previstos hasta el 31 de agosto de

Prieto manifestó en el pleno que ella y Elvia Yolanda Martínez Cosio, de Movimiento Ciudadano, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados a pagar a los asesores, enlaces legislativos, asistentes parlamentarios y a todos los trabajadores, "que ilegalmente contratan por prestación de servicios profesionales, sus salarios hasta el 31 de agosto de 2024, porque

ese recurso está etiquetado".
Recordó a los legisladores: "Así votamos el Presupuesto de Egresos y ahorita están, por diversas fuentes, muchos de ellos por conducto de su diputado, amenazándolos, hostigándolos, con que si no firman su renuncia con fecha de 30 de abril de 2024 no volverán a ser contratados en la Cámara de Diputados".

Agregó que los asesores le comentaron antecedentes de no permitir el ingreso de seis trabaja▲ La Cámara de Diputados también avaló cambios en el Código Penal para castigar el odio racial. Foto Cristina Rodríguez

dores que una vez encabezaron un movimiento para que se les pagara sus salarios conforme estaban etiquetados. "Y no sólo no los dejaron conseguir trabajo con los diputados y diputadas de la siguiente legislatura, sino que además les impidieron el acceso a la Cámara de Diputados", relató.

Este jueves continuó la presentación de solicitudes de licencia de diputados de Morena que buscan la relección como legisladores federales, locales o ediles, en acatamiento a la orden de la dirigencia nacional para que "se retiren del cargo y hagan campaña en sus distritos o municipios". Ayer, 22 legisladores solicitaron separarse del cargo, a los que se suman nueve que lo hicieron el miércoles pasado.



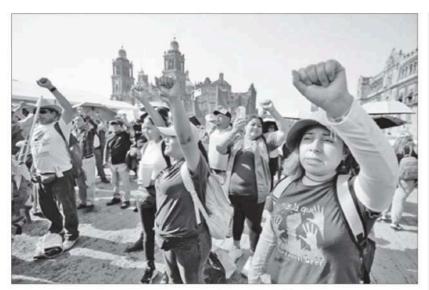

# AMLO reprocha a la CNTE por pedirle no hablar sobre los problemas educativos

"Una corriente de la Coordinadora no me quiere", dijo el mandatario

EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intente silenciarlo para que no asegure en las mañaneras que los problemas relacionados con el sistema educativo y el magisterio están resueltos.

"Hay una organización que estaba muy vinculada a nosotros, pero como en todas las organizaciones, hay corrientes, y hay unos que no nos quieren y me vinieron a traer su pliego petitorio (...) Y me ponen en un punto que yo no hable en las mañaneras sobre los temas", expuso en su conferencia de ayer en Palacio Nacional.

El lunes pasado, el mandatario

retomó el diálogo con el llamado magisterio democrático, tras más de tres años de interrupción de los encuentros. Ese día, los representantes de los docentes le entregaron un pliego de demandas, que en el punto 12 pide textualmente: "No utilizar los espacios públicos (mañaneras y actos políticos) para manifestar a la población que todos los problemas del magisterio nacional y educativo están resueltos".

El Presidente cuestionó que el magisterio disidente le haya exigido no referirse al asunto, aunque se comprometió a seguir apoyando a la Coordinadora.

"Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, no! Estoy hablando de una organización progresista, democrática. Y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo ▲ Integrantes de la CNTE realizaron un mitin tras concluir la reunión en Palacio Nacional, el pasado 1º de abril. Foto Cristina Rodríguez

no hable en las mañaneras sobre

"¡Imaginense! ¿Cómo no vamos a hablar? Tenemos que hablar de todo, porque la justicia no sólo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir que no se repitan actos de corrupción y autoritarismo".

tos de corrupción y autoritarismo". Al reanudar el diálogo con el gobierno federal, la CNTE señaló que mantiene el llamado al paro de labores para el 15 de abril

labores para el 15 de abril.

En el pliego petitorio de 12 puntos que la CNTE entregó al jefe del Ejecutivo, también se demanda un incremento de 100 por ciento al salario del magisterio, la abrogación de la Ley del Issste, reabrir la mesa con los padres de Ayotzinapa y la reinstalación de maestros cesados, entre otros.

## El Ejecutivo, contra la idea de silenciar que hubo un segundo tirador en el caso Colosio

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no quiere terminar su mandato sin que se haya esclarecido el caso Colosio y sostuvo que está en contra de que "se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecia al Cisen". El mandatario adelantó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que solicitará al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que una vez pasado el proceso electoral informe en ese mismo espacio el estado de las investigaciones del asesinato del ex candidato presidencial.

Resaltó que respeta y entiende que la familia Colosio prefiere que no se trate el tema, pero aseguró que es necesario seguir con las indagatorias porque fue un asesinato que lastimó al país y no debe repetirse una situación así. "No estoy de acuerdo en que se

"No estoy de acuerdo en que se silencie el hecho de que hubo un segundo tirador, que hay una orden de aprehensión que el juez negó y que ese segundo tirador pertenecía al Cisen, a la oficina de espionaje del gobierno en la época de Salinas, y el que fue a rescatar al segundo tirador fue García Luna, que acababa de entrar al Cisen", aseveró López Obrador. "Eso no se puede quedar sin aclarar", sostivo.

# Rechaza el magisterio que busque confrontarse con López Obrador

LAURA POY SOLANO

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que las demandas del magisterio "no se han resuelto, y no porque lo diga la CNTE, sino porque en el día a día de los maestros no se tiene una solución a los conflictos que enfrenta".

En entrevista, Pedro Hernández Morales, dirigente del magisterio disidente de la sección 9 de la Ciudad de Mexico y miembro de la Comisión Nacional Única de Negociación, rechazó que el magisterio busque colocar una "mordaza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa nunca fue la intención: lo que se le planteó es que no puede decir que los problemas educativos y del magisterio están resueltos, porque no es así". Aseguró que "continuamos en-

Aseguró que "continuamos enfrentando graves problemas, lo que ha generado la movilización magisterial, y que este 15 de abril se volverá a expresar con un paro y marcha nacionales. No buscamos una confrontación; en lo personal respetamos la figura del Presidente, porque también reconocemos su trayectoria en la lucha social para transformar al país".

En la reunión del 1º de abril, enfatizó, "quedó muy claro que tenemos afinidades, como la defensa de la educación pública y la lucha por que maestros y trabajadores del sector tengan mejores condiciones de vida, pero también que hay diferencias. Incluso el presidente López Obrador citó al filósofo Voltaire con la frase 'no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo', a lo que no-sotros respondimos que también respetamos las discrepancias, pero dejamos muy en claro que no somos la derecha".

Hernández Morales confió en que el encuentro con el mandatario federal el 15 de abril, "cumpla con su promesa de darnos 
respuestas por escrito, porque 
como parte de los acuerdos, nosotros presentaremos cerca de 25 
problemáticas de diversas regiones del país, que incluyen casos 
desde el esclarecimiento de maestros asesinados hasta Nochixtlán 
y Ayotzinapa", en las mesas de 
trabajo de la próxima semana con 
funcionarios federales.

Subrayó que la relación entre la CNTE y el Presidente "no es una cuestión de afectos, sino de asumir responsabilidades de quien ejerce las funciones y honra su palabra". Recordó que en su campaña a la presidencia, López Obrador se comprometió a abrogar totalmente la reforma educativa peñista, "pero dejaron intacta la condición de excepción en materia laboral para el magisterio, y tampoco se avanzó en la abrogación de la Ley del Issste, aprobada en 2007, entre otros temas".

#### "Poco optimismo" de técnicos académicos de la UNAM sobre mejoras en su situación laboral

FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Aunque el rector de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, señaló que antes de que termine este año se presentará una iniciativa para reformar el Estatuto del Personal Académico (EPA), y en particular la situación de los técnicos académicos (TA), algunos representantes de éstos dijeron sentirse poco "optimistas", ya que el proceso de revisión de este tema se ha llevado demosidad tiempo.

demasiado tiempo.
Esperanza Duarte, integrante del Consejo Universitario (CU) de la UNAM, consideró que una de las posibles causas de la demora son "las repercusiones que pueden tener los cambios en las prestaciones y salarios" de los TA, por lo que admitió que persiste la incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma prometida por Lomelí.

la reforma prometida por Lomelí.
"Me gusta que por lo menos (el asunto) ya está en la mesa, pero yo no puedo ser tan optimista. En la pasada sesión del CU le dije al rector que ya había pasado más de un año desde que nos reunimos a hablar del tema y no hemos vuelto

a tener noticias. Él nos dijo que sí nos tiene en mente, pero eso no basta", recalcó.

"A este paso, vamos a terminar nuestro periodo como consejeros sin lograr nada, y eso no me lleva a ser muy optimista. Lomelí propuso el tema de los TA en su plan de trabajo, pero eso no quiere decir que lo vaya a cumplir", añadió la representante de los TA de la Facultad de Medicina.

Efrén Chávez Hernández, también representante de los TA ante el Consejo Universitario, consideró que la tardanza en la actualización de las condiciones laborales de este sector docente es "por razones de conveniencia política. Cuando se hizo esta discusión para la reforma del EPA (hace años), se llegó a muchos acuerdos, pero ahí se quedan".

Enfatizó que de no realizarse los cambios necesarios, continuaría existiendo "ambigüedad" en la definición de los TA, se les seguiría privando del derecho a tener años sabáticos, y su presencia en cuerpos colegiados, como las comisiones dictaminadoras y evaluadoras, seguirá siendo "muy marginal".



RESPONDE A QUEJA DE EMPLEADA DE QUERÉTARO

# Es constitucional el tope de tres meses al reparto de utilidades, indica la Corte

Nación (SCJN) declaró constitucional el tope de tres meses a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las empresas o el promedio de los montos recibidos

en los últimos tres años. Por unanimidad, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, la se-gunda sala aclaró que el límite no es absoluto, ya que admite la posibilidad de que se tome en cuenta el promedio de la cantidad entregada a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto del trabajador durante los últimos tres años, siempre favore-

ciendo la mejor opción para éste.
"Sin que tampoco ello afecte de manera retroactiva los derechos de los trabajadores, pues la Constitución federal no prevé un límite que esa variable siempre pueda ser modificada", concluyó la SCJN.

Esto, luego de que una trabajadora de Ouerétaro argumentó que el artículo 127, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo es inconstitu-cional porque establece un tope de tres meses al reparto de utilidades.

Argumentó que el límite es viola-torio de lo previsto en el artículo 14 constitucional, por ser una norma retroactiva que restringe los derechos adquiridos por los trabajado-res y que además existe una contradicción entre la norma laboral y la Constitución, porque el tope de tres meses no tiene sustento en el artículo 123 de la Carta Magna.

"La Constitución sólo facultó a la Comisión Nacional a establecer el porcentaje y, en su caso, a modificarlo si existen estudios o investigaciones que lo justifiquen; por tanto, no existe justificación para que el Congreso haya topado el reparto de utilidades", señaló la quejosa.

Sin embargo, para el máximo tribunal del país, si el Congreso está facultado para legislar en la materia, "puede emitir las medi-das necesarias para cumplir con lo establecido constitucionalmente en cuanto a que las participaciones de los trabajadores en las utilidades de sus empleadores siempre deberán fijarse considerando el impacto en la economía nacional".

Juan Pablo Reyes

#### Piden indígenas legislar contra el plagio de sus diseños textiles

#### ANDREA BECERRIL Y **GEORGINA SALDIERNA**

Representantes de organizacio-nes de artesanos indígenas de-mandaron en el Senado legislar para erradicar el plagio y la pira-reso en como de la properio de la protería con sus diseños textiles.

Durante un conversatorio sobre el tema y una exposición en el Senado sobre los trabajos de Las Hijas del Telar, el director del Museo de Arte Popular, Walther Boelsterly, señaló que la sociedad tiene una deuda con todos los grupos y las etnias del país, porque no se han respetado sus derechos humanos ni garantizado su acceso a la salud o a la educación.

"Como sociedad hemos aban-donado" a las comunidades que nos han enseñado el uso sustentable de los recursos, que nos dieron las bases para la conformación de la nación mexicana, que han cuidado, guardado y trascendido sus usos y costumbres", agregó.

El senador de Morena Gabriel García Hernández, quién organizó ese evento para promover los diseños elaborados con la técnica ancestral del telar por las artesanas de Hueyapan, Morelos, comentó que se han convertido en un símbolo en contra del plagio de sus diseños y del "regateo" en la compraventa de los textiles indigenas.

Reconoció a las artesanas morelenses, conocidas como Las Hijas del Telar, por su lucha para que se visibilice la cultura y el gran trabajo que realizan los campesinos en el mundo de las artesanías.

Coincidió en que es necesario fortalecer el marco legal para proteger la cultura y el arte indígena de los robos y plagios de sus diseños por empresas extranjeras.

A su vez, la senadora por Morelos Leticia Peña Ocampo expuso que desde el Senado se debe defender la participación de las comunidades indígenas para recuperar la identidad cultural de todos nuestros pueblos.

#### Trabajadoras del hogar exigen a presidenciables defender su derecho a la seguridad social

JARED LAURELES

Trabajadoras del hogar sindicalizadas exhortaron a los candidatos a la Presidencia del país a retomar en su agenda de gobierno un plie-go con 15 puntos centrales para garantizar sus derechos laborales, principalmente el acceso pleno a la seguridad social.

Las secretarias generales colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) detallaron cada uno de los grandes pendientes del trabajo doméstico en México y señalaron que aún es ínfimo el número de personas de este sector inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues de 2.5 millones que se dedican a esa labor, más de 90 carecen de este derecho.

En conferencia de prensa, la dirigente sindical Norma Palacios planteó que harán llegar a los tres aspirantes a la Presidencia sus principales exigencias para que tomen acciones encaminadas a la formalización de este sector en el que mayormente laboran mujeres es decir, nueve de cada 10 del total.

La agenda hace un llamado a hacer una profunda revisión a la legislación mexicana para asegurar la obligación de los empleadores a incorporar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social, e impul-sar y difundir que se establezca en un contrato escrito, señaló María Isidra Llanos Moreno, secretaria general del sindicato.

También demandan que se apliquen sanciones a empleadores que incumplan en materia de seguridad

como no inscribirlas al IMSS, no hacer las aportaciones, haberlas registrado con un salario menor al que perciben y no proporcionar las prestaciones de ley, como son las

vacaciones y el aguinaldo. María de la Luz Padua Orihuela, también secretaria general del Sinactraho, apuntó que es prioritario establecer mecanismos de inspección en los centros laborales "que son las casas de nuestros empleadores", a fin de verificar las condiciones de trabajo, debido a que "existe una grave exposición física" a productos químicos que con el tiempo causan enfermedades crónicas.

También pidieron inspecciones para eliminar las jornadas excesivas de trabajo y que se supervise que en el caso de que las trabajadoras embarazadas se les garantice el acceso a la seguridad social y la licencia de maternidad.

De acuerdo con la representación legal del Sinactraho, en la Junta Local de Conciliación existen 10 mil expedientes que corresponden a denuncias de trabajadoras del hogar, principalmente por el despido injustificado, por incumplir con la seguridad social y por falta de pagos de salarios por sus patrones

Hizo notar que el principal pro-blema que enfrentan las personas que se dedican a esta labor es de mostrar que son trabajadoras del hogar ante la autoridad laboral, y destacó que de cada 10 casos que se presentan ante los tribunales laborales, en nueve los patrones "dicen que nunca conocen a las trabajadoras", pese a que han laborado con ellos por años.



#### SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS

Licitación Pública con Recursos de Origen Estatal de Carácter Nacio



En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 144, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones Amendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municípios, y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública con Recursos de Origen Estatal de Carticer Naciona, relativa a la Contratación de Servicio de Contratación de Mantenimiento, suministro y Colocación de Trasportadores (SONOMUROS), solicitado por la Secretaría de Turismo.

| No. de licitación                             | Costo de las bases                                                 | Fecha límite para<br>adquirir bases       | Junta de<br>aclaraciones        | Visita a las<br>instalaciones | Presentación de<br>Proposiciones y<br>Apertura Técnica<br>y Económicas | Acto de Fallo                     |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| SAD-932079957-05<br>-2024<br>(Segunda Vuelta) | \$ 2,420.00<br>(Dos mil cuatrocientos<br>veinte pesos 00/100 M.N.) | 11/04/2024<br>Antes de las<br>16:00 horas | 12/04/2024<br>A las 14:00 horas | No habrá                      | 22/04/2024<br>A las 14:00 horas                                        | 24/04/2024<br>A las<br>14:00 hora |  |

| Partida          | Clave CABMS | Descripción                                                           | Cantidad | Unidad de medida |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| PARTIDA<br>UNICA | 0000000000  | MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSPORTADORES (SONOMUROS) | 1        | SERVICIO         |

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la Dirección de Adquisiciones de la Secretaria de Administración, ubicada en Circuito Cerro del Gato, edificio "A" segundo piso. Ciudad Administrativa. Zacatecas. Zacatecas. C.P. 98160, teléfono: 492-4915000 ext. 15300, 15301, 15304 y 15307 los dias de lunes a viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 16:00 hrs., y en la página electrónica <a href="http://sacatadiscas.gab.trix">http://sacatadiscas.gab.trix</a> de la Secretaria de la Secretaria de la Función Pública del Estado de Zacatecas. en la página electrónica <a href="http://sacatadiscas.gab.trix">http://sacatadiscas.gab.trix</a> de la Secretaria de Administración.

  Las Bases tienes un costo de \$2:400.00 (Dos mil cuatrocientos verifer pesos 00/100 M.N.), y su pago podrá haceres mediante depósito o transferencia electrónica a facior de la Secretaria de Finanzas del Cobiemo del Estado de Zacatecas, debiendo enviar vía correo electrónica a pago, baseszadigamislicom solicitando un número de referencia a efecto de que puede realizar el pago, debiendo proporciorar. Nombre y/o Razón Social, R.F.C., Número de telefono, correo electrónico, y/o directemente en las oficinas de la Reciardación de la Secretaria de Finanzas, ubicadas en Blvd. Heroes de Chapulpeleço No. 1902. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, Asímismo el costo de las bases es defalla en el cuadro de control de información de procedimiento.

  Origen de los recursos. Estatal.

  Los bienes a colizares y los pagos a efectuares se realizarán en en Moneta Nacional (pesos mexicanos).

  Para el contrato adjudicado como resultado de este proceso de licitación, se entregará anticipo de acuerdo con lo establecido en la Ley. El carácter de la presente licitación es: Presencial

  El Medio de la presente licitación es: Presencial

  El Medio de la presente licitación es: Presencial

  El Medio de la presente licitación es presente licitación, se realizarán en los horarios indicados en el cuadro insento en la parte superior de la convocatoria,

- - 11.

  - La Carticida y especimicado en terracione de respectiva.

    No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios

    Escricios del Estado de Zacatecas y sus Municipios

    Los interesados en participar deberán contar con su registro vigente en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Zacatecas.

    Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de la Licitación, así como las propuestas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.

ZACATECAS, ZACATECAS, A 05 DE ABRIL DEL 2024.

MTRA. HUMBELINA ELIZABETH LOPEZ LOERA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS.



# Lo que no sienten el violador y el asesino serial

RAÚL ZIBECHI

a temible coyuntura actual de guerras, genocidios y crímenes contra los pueblos amenaza con flictos generalizados con final imprevisible, pero seguramente catastrófico. La gravedad de lo que estamos viviendo nos impone preguntas que a menudo no tienen respuestas, por la dificultad para encontrar argumentos o, sencillamente porque serían demasiado demoledoras.

demasiado demoledoras.
¿Cómo es posible que las élites occidentales, y buena parte de la población, sigan adelante con sus planes de dominación y destrucción para mantener el poder, sin importarles la vida de otros seres ni la sobrevivencia del planeta? ¿Cómo se ha llegado a esta situación de absoluta y ciega insensibilidad?

Entiendo que desde el pensamiento crítico y las resistencias no tenemos respuestas integrales y acabadas, que debemos irnos aproximando desde diversas miradas necesariamente parciales para intentar conseguir una visión de conjunto, sumando partes al jeroglífico de la complejidad que implica la crisis civilizatoria.

impica la crisis civilizatoria.

Michael Brenner, profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Pittsburgh, publicó el ensayo "El ajuste de cuentas de Occidente" (scheerpost.com, 8/3/24), en el que aborda aspectos de la crisis en curso. Sobre la derrota occidental en Ucrania y el genocidio en Palestina, dice: "Lo primero es humillante, lo otro vergonzoso. Sin embargo, no sienten humillación ni vergüenza". Asegura que esos sentimientos "les son ajenos" a las élites dominantes por su arrogancia y sus "inseguridades profundamente arraigadas".

Brenner argumenta que quienes gobiernan están asustados, presentan "comportamiento de pánico" y no tienen "el coraje para enfrentar la realidad de frente". En consecuencia, sus comportamientos se vuelven irresponsables, grotescos y peligrosos, porque se han alejado de la realidad y son inmunes a los cambios en el mundo, generando un comportamiento irracional.

Va más lejos al destacar que Occidente camina hacia un "suicidio colectivo", como consecuencia de un triple harakiri: moral, diplomático y económico. Pero lo más importante surge cuando añade que la autodestrucción "se produce en ausencia de cualquier trauma importante, externo o interno". ¿Cómo explicar semejante falta de sensibilidad?

Nihilismo y narcisismo serían dos señas de identidad de Occidente, sigue Brenner en una entrevista posterior, "La verdadera razón por la que el Oeste está condenado" (https://acortar.link/eshyfe). Ambos términos aluden a situaciones en que se deja de actuar según normas y valores, lo que conduce a las personas y a los colectivos a reaccionar de forma descontrolada, impulsados por deseos inmediatos y caprichosos que, en un extremo, provocan la autodestrucción.

Las razones por las cuales no existen sentimientos de culpa o de vergüenza son para Brenner casi inexplicables, porque impiden modificar actitudes ante catástrofes inminentes que los van a destruir. El autor ensaya una respuesta: "Eso es algo que sólo puede existir si subjetivamente somos parte de un grupo social en que el estatus personal y el sentido de valía dependen de cómo nos ven los demás y de si nos respetan".

La cuestión de la pertenencia a alguna comunidad juega un papel determinante



Gaza y Ayotzinapa están entre nosotros cada día, todos los días, porque el sistema ha creado a los perpetradores y los alimenta con su escala invertida de valores en esta realidad que se nos impone. Sin comunidad, sin lazos sociales, nos perdemos, quedamos en manos de nuestros demonios, porque es la pertenencia a un colectivo humano, en general, lo que nos dice quiénes somos, nos coloca límites e impone valores y conductas.

El capitalismo se ha especializado en destruir y desprestigiar todo lo que huela a comunidad. Difunde la idea de que toda pertenencia nos limita, que debemos volar lejos y en soledad. La mera palabra "límites" tiene pésima reputación en esta etapa senil del capitalismo, ya que la ruptura del vínculo social resulta vital para el capital. La soledad del individuo es presa fácil del miedo que inculca el sistema para doblegarnos.

Pero el sistema también ha creado y multiplicado un tipo de persona que es capaz de asesinar y violar sin sentir remordimiento, como vemos en las bandas narcos y paramilitares, entre otros ejemplos posibles. Varones que son capaces de crímenes atroces, usando motosierras contra sus semejantes, como los paracos colombianos o los narcos mexicanos que descuartizan a sus víctimas.

Gaza y Ayotzinapa están entre nosotros cada día, todos los días, porque el sistema ha creado a los perpetradores y los alimenta con su escala invertida de valores, en la que todo se vale para ganar.

Desde el lado de los movimientos, debemos comprender que la resistencia al sistema y a los monstruosos perpetradores, se vuelve imposible en ausencia de relaciones sociales sólidas. Por eso necesitamos defender lo común y comunitario, aferrarnos a la tierra y al ambiente que nos sostiene, para hacer de los territorios espacios en resistencia y de creación de lo nuevo.

# Red PARF, la armonía de los medicamentos

ALEJANDRO SVARCH\*
Y NEMER NAIME\*\*

ablar sobre la salud nos conecta como comunidad. Todos tenemos historias que contar sobre cómo la salud ha impactado nuestras vidas, ya sea sanándonos en momentos de desesperación o restaurándonos en la lucha por la vida.

Desde una perspectiva social, la salud es un tema omnipresente e imbatible. Desafía cualquier intento de dominio hegemónico en las conversaciones de sobremesa. En estas pláticas, convergen opiniones sobre la dieta más efectiva, el ejercicio de cinco minutos que hará adelgazar a cualquiera, disquisiciones sobre los remedios tradicionales y, por qué no, debates sobre estrategias espirituales para sanar el alma en tres segundos durante un eclipse en Mazatlán. Todos participamos en esta sin-

fonía variopinta, donde cada voz contribuye al diálogo colectivo sobre la salud.

Sin embargo, en el ámbito técnico, la salud abarca una amplia gama de procesos y conocimientos que, en muchas ocasiones, escapan del dominio público, siendo categóricos: la complejidad técnica de la salud se ignora. Esto incluye desconocer desde las habilidades de comunicación de los médicos para informar un diagnóstico y mitigar su impacto sicológico en el paciente, hasta los rigurosos estándares de calidad y los procesos de buenas prácticas de manufactura, implementados en las instalaciones donde se produce un medicamento.

Como tema político, lamentablemente la salud no ocupa el lugar que merece. Al contrario de las expectativas de muchos, fue una catástrofe sanitaria, no un desastre bélico ni económico, la que detuvo al mundo durante el covid-19. A menudo, los intereses económicos



En la regulación, al igual que en la música, la armonía implica la existencia de una partitura común prevalecen sobre el bienestar de las personas, creando barreras para el acceso a tratamientos vitales. No obstante, resulta abrumador

No obstante, resulta abrumador reconocer que las desigualdades arraigadas en la región son un obstáculo significativo para la coordinación y la integración regional. Existen 35 países en nuestro continente, cada uno tiene su propia forma de validar un dispositivo médico, aprobar un medicamento y legislar sobre investigación, desarrollo, regulación, vigilancia y acceso a productos farmacéuticos. Armonizar estas normativas y procesos tan disímiles no es una tarea fácil; equivale a buscar un equilibrio entre las diferentes partes de un todo, como dirigir una orquesta donde cada instrumento tiene su propia partitura. En este escenario, cada país toca su propio instrumento con su propia partitura, creando una verdadera disonancia regulatoria en el continente.

Este panorama nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una regulación armonizada a escala regional, que garantice acceso a medicamentos con estándares uniformes de calidad, seguridad y eficacia en todo el continente.

En la regulación, al igual que en la música, la armonía implica la existencia de una partitura común; una adecuada proporción entre las reglas y los procesos de evaluación. Sin embargo, en la actualidad, la diversidad de leyes, procesos y contextos geográficos

y demográficos dificulta la posibilidad de una respuesta efectiva y coordinada ante una crisis sanitaria a escalas nacional, regional o mundial.

Es sólo a través de la solidaridad regional que podemos desarrollar mecanismos de convergencia regulatoria que agilicen la autorización de productos para el tratamiento de enfermedades prioritarias.

En este contexto, se llevará a cabo en agosto, en la Ciudad de México, la novena conferencia de la iniciativa Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF), promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual reúne a representantes de los 35 países para dialogar y promover la cooperación e integración regulatoria regional, desarrollar propuestas comunes y encaminar procesos hacia el acceso equitativo a productos farmacéuticos eficaces, seguros y de calidad.

Al unificar nuestras voces en una sola armonía, la regulación sanitaria nos guiará hacia un futuro donde la integración del mercado farmacéutico garantice acceso a medicamentos con estándares regionales de seguridad, eficacia y calidad para todas las personas en nuestro continente.

\*Comisionado federal y \*\*director de asuntos internacionales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

#### LA JORNADA Viernes 5 de abril de 2024

# A 30 años del Programa de Acción de El Cairo

GABRIELA RODRÍGUEZ R.\*

s un hecho que septiembre de 1994 cambió sustantivamente la agenda mundial de población, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo (CI-PD-94) abrió una visión de vanguardia. El Programa de Acción de El Cairo, que se firmó en tal ocasión, dio una visión de justicia social y una perspectiva de género al campo de la demografía, "antes que en oficinas públicas, la descendencia se decide en la intimidad de la conciencia y de la alcoba de cada mujer"—afirma María Consuelo Mejía—, quien participó en la delegación de la CIPD 1994 como representante de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), "una serie de complicidades, tejidas alrededor de la aceptación del papel protagónico y activo de las mujeres en las tareas de la población y el desarrollo llevaron a muy buen término la conferencia con la aprobación del Programa de Acción de El Cairo, resultado que expresa la incidencia de las OSC, de activistas y académicas feministas".

Al posicionar los derechos sexuales y reproductivos se incluyó el acceso al aborto seguro donde estuviera permitido por las leyes, un logro que no es menor; aunque "los derechos sexuales" no transitaron en el documento final (sólo forman parte del Consenso de Montevideo), ni se han logrado incluir en las siguientes sesiones de la CIPD que se han realizado durante 30 años.

Manuel Urbina Fuentes, secretario general del Consejo Nacional de Población (Conapo) en 1994, encabezó la delegación de México en la CIPD-94. Conapo ha impulsado el trabajo interinstitucional en amplios asuntos demográficos, además de la salud reproductiva, la educación sexual y la participación ciudadana. En enero de 2003 creó el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población (CCCPP) con 21 representantes de la academia y de las OSC. En palabras de Elena Zúñiga, entonces secretaria general del Conapo, "el CCCPP fue la manera de institucionalizar un espacio de diálogo constante y constructivo entre la sociedad y el Conapo, que permitió incorporar y fortalecer nuevas perspectivas, al hacer amplias recomendaciones sobre la inclusión explícita de los derechos sexuales y reproductivos, la incidencia en la gestión de la migración interna e internacional, mayor uso de las proyecciones demográficas en la planeación sectorial y en la distribución de los recursos fiscales, así como facilitar la implementación del Programa Nacional de Población en las entidades federativas".

Al regresar de la CIPD-94, la Secretaría de Salud de México cambió el nombre a la Dirección General de Planificación Familiar por Dirección General de Salud Reproductiva, nuevo término definido en la conferencia: "la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia". Además se creó el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, espacio que reunió a todas las dependencias de la administración pública federal que prestaban servicios de salud reproductiva y a cinco OSC, y donde avanzó la agenda de derechos sexuales y reproductivos.

A finales de abril del presente año, la

A maies de abri dei presente ano, la Comisión de Población y Desarrollo conmemorará los 30 años de la CIPD-94, justo cuando el Conapo cumple 50 años de haberse fundado. En el periodo 57 de sesiones se evaluará la situación de ejecución de la CIPD a partir de los exámenes nacionales y regionales sobre la CIPD+30, de los cuales dará cuenta el informe del secretario general de Naciones Unidas. Este examen se realiza en torno a procesos y momentos multilaterales claves, como el examen mundial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en el foro político de alto nivel de julio de 2023, la Cumbre sobre los ODS de septiembre 2023, el aniversario 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 2023 y la Cumbre del Futuro a realizarse en septiembre de 2024.



Al posicionar los derechos sexuales y reproductivos se incluyó el acceso al aborto seguro

Desde 1994 en que se incorporó la agenda feminista y los derechos sexuales y reproductivos, las políticas de población asumieron a la sexualidad como un asunto de poder y de disputa generacional, una arena política que ha buscado evitar que se legitime un género como el dominante por encima del otro y una sola orientación sexual como válida. Los derechos sexuales y repro ductivos van más allá de una visión biomédica y reduccionista al reconocer la dimensión cultural y política del sexo. La comprensión de la dimensión política del sexo y el reconocimiento de las raíces cristianas y precristianas en que se basa la moral occidental acompañaron los procesos de modernización y secularización de la sexualidad en las políticas de población. La moral sexual tradicional fue trastocada por feministas y activistas LGBTI+, los cuales, como movimientos de resistencia, han enriquecido el concepto actual de la sexualidad y de las políticas públicas. Su incorporación en la agenda gubernamental no ha estado libre de tensiones y diferencias ideológicas, pero el marco internacional y nacional, la fortaleza técnica del Conapo y la resistencia ante pretensiones por revertirla, han per-mitido sostener el sentido secular de la política de población de México como una política de Estado. \*Secretaria General del Conapo

X: Gabrielarodr108

# ¿Qué piensan los israelíes de Palestina?

#### MARCOS ROITMAN ROSENMANN

al vez, sólo tal vez, la pregunta debe ser abordada para comprender la actitud condescendiente del ciudadano israelí cuando se trata del exterminio del pueblo palestino. Si recurrimos a la historia, el lenguaje del fanatismo integrista y la superioridad étnica racial está presente en todas las guerras de ocupación, genocidios y pro-puestas imperialistas. Hannah Arendt, puestas imperiaistas. Frantiari Arendt, judía-estadunidense, una de las más grandes filósofas y humanistas del siglo XX, fue sometida a escarnio público por el gobierno israelí, la comunidad judía y el sionismo, al develar los argumentos esgrimidos por Adolf Eichmann, en sus crónicas del juício Eichmann en Jerusalén (1962). El dirigente nazi, para llevar a cabo la solución final de manera eficiente y racional no pensaba ni reflexionaba, era un burócrata. Eichmann, un alemán sin atributos, cumplía órdenes. Formaba parte de un engranaje. Sin remordimientos, como hoy los soldados israelíes asesinando niños, bombar-deando hospitales, torturando, negando auxilio a los enfermos o mofándose de quienes sufren hambre, desolación y desprecio. Gaza representa actualmente y tiene el mismo significado, que el gue-to de Varsovia en 1940.

Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para Gaza, escribe en Anatomía de un genocidio el objetivo de Israel y su gobierno es el asesinato masivo para destruir físicamente a los palestinos como grupo, bajo la doctrina de promover una limpieza étnica. Estamos en presencia de una gran crisis de humanidad, pero bajo el principio de la banalidad del mal, cuyo principio regulador es carecer de pensamiento y capacidad de juicio. ¿Y los israelíes que piensan? Salvo excepciones, como es de esperar, la mayoría comparte la visión gubernamental. No hay grandes manifestaciones, ni se rechaza la crueldad de sus soldados. Ellos quieren morir por Israel. Los palestinos no son seres humanos, Netanyahu los definió como monstruos. Enemigos de Israel a los cuales hay que exterminar. Destruirlos, que darse con sus territorios. Mientras son considerados una amenaza, los israelíes confiarán en las políticas de exterminio. Sus libros de historia, sus relatos van en esa dirección.

Israel vive en los dominios de una propuesta totalitaria. Retomando a Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo (1951), sus reflexiones calzan con los argumentos del sionismo a la hora de granjearse el consentimiento del pueblo israelí para llevar a cabo el genocidio contra el pueblo palestino. Así, la fuerza que posee la propaganda totalitaria de Netanyahu se centra en aislar a los israelíes del mundo real. De esta manera el "ideal de la dominación totalitaria son las personas para quienes ya no existen la distinción entre el hecho y la ficción [...] y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, las normas del pensa-

miento" se han difuminado. Viven en una mentira permamente.

Al igual que los alemanes durante el tercer Reich estaban con su führer, y reclamaban para sí el control geopolítico y expansión de su territorio a partir de la anexión de Austria y ser una raza elegida para dominar el mundo, la fuerza del führer Netanyahu se fundamenta en el mismo criterio. Los israelies han votado en las urnas a quienes hoy dirigen la política exterior. Sean ortodoxos, sionistas, cristianos o judíos, habitan un territorio, cuya colonización desde la instauración del Estado de Israel en 1948, favorecida por una comunidad internacional, ha estado precedida por la expulsión del pueblo palestino. Sus casas fueron quemadas, sus habitantes sufrieron la humilación negándoles sus derechos, siendo perseguidos y acusados de terroristas. Extranieros en su propio territorio.

Extranjeros en su propio territorio.

La Nakba, como se conoce la catástrofe palestina trajo consigo la expulsión,
eufemísticamente, conocida como el
desplazamiento de medio millón de palestinos. Durante 75 años, la propuesta
totalitaria del Estado de Israel ha contado con la complicidad de la comunidad
internacional, victima de la banalidad
del mal y el sentido de culpabilidad
por el Holocausto nazi. Los israelies se
sienten cómodos y no protestan por los
crimenes de lesa humanidad.



No nos llamemos a engaños, el sentido común de los israelíes es llevar un Netanyahu en su alma

Lo hacen para reivindicar la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Si para conseguirlo, es necesario asesinar a más 30 mil gazatíes, bombardear casas, violar mujeres, hacerles morir de hambre o impedir cualquier tipo de ayuda humanitaria, no se opondrán nunca. Viven reafirmado la muerte como estrategia de vida. Para los israelíes comunes, como para los alemanes del tercer Reich, no cabe pensar, ni cuestionar las decisiones de sus dirigentes. El führer siempre tiene razón. No nos llamemos a engaños, el sentido común de los israelíes es llevar un Netanyahu en su alma, de lo contrario, se hubiese levantado denunciando los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y eso no ha sucedido. Tampoco aconteció en la Alemania nazi. Bienvenido el cuarto Reich, con Israel como avanzadilla.

# LaJornada Viernes 5 de abril de 2024

# DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



EL ARTE Y LA CIENCIA convergen en la exposición *México bajo la sombra de la Luna*, en la que 22 artistas, originarios en su mayoría del estado de Oaxaca, comparten sus visiones e interpretaciones del eclipse solar total que ocurrirá este lunes 8 de abril, el primero en el país desde julio de 1991. La muestra se presenta en el Palacio de la Autonomía donde permanecerá hasta el próximo 21 de abril. Reúne, 24 piezas, creadas ex profeso, que abordan ese fenómeno astronómico desde perspectivas y planteamientos que van de lo mitológico, ritual ancestral, hasta lo simbólico. En la imagen, *El sol mirando la oscuridad del mundo*, de la artista chilena María Rosa Astorga, residente en Oaxaca, obra que integra la exposición. Foto cortesía Frida Vásquez A.

CIENCIAS / P 6a



# Balam El Jaguar retoma la cosmogonía maya para denunciar un drama ambiental

El animal sagrado de culturas prehispánicas inspiró un poema a Jesús García Ra que luego llevó a escena // Fue adorado y temido, y estamos acabando con él, lamentó en entrevista

#### ALONDRA FLORES SOTO

Tantos jaguares como estrellas en el universo son los que observaron los mayas. Este animal sagrado en los migación prehispánica es la inspiración de Jesús Garcia Ra para escribir y dirigir la obra teatral Balam El Jaguar en la que retoma la cosmogonía ancestral, la colonización y la desaparición actual del felino.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presentará a partir de mafiana las escenas con este personaje representante de poder, que con su piel manchada, que asemeja al cielo estrellado, tenía dominio sobre la noche y el inframundo.

Las investigaciones de quienes se dedican al cuidado del medio ambiente calculan que en México

▼ La puesta en escena comienza temporada este sábado y termina el 21 de este mes en el teatro Salvador Novo, del Cenart. Foto hay sólo cerca de 3 mil ejemplares de jaguares, destaca conmovido el dramaturgo en entrevista: "se están extinguiendo".

De esas grandes cantidades de jaguares que observaron los mayas, "ahora nosotros, los mayores depredadores, estamos acabando con este animal emblemático, adorado y temido por nuestros pueblos, que es tan representativo como el águila. No forma parte de nuestra bandera, pero representaría fácilmente a México en cualquier parte del mundo".

Entre las leyendas que se narran

Entre las leyendas que se narran en el territorio sur del país se dice que los mayas vaticinaban el final de la Tierra cuando los jaguares ascendieran del inframundo para devorar al Sol y la Luna; un eclipse sería una muestra del evento final. Esta civilización mesoamericana identificó a los gobernantes con el jaguar, por lo que se les representó con cinturones, pectorales, sandalias y tocados con su piel, incluso sus huesos se usaron para elaborar bastones de mando.

En su trayectoria de director y productor se encuentran obras de autores tan diversos como Mario Benedetti, Yukio Mishima o León Felipe, además de clásicos griegos, entre ellos Edipo rey y El ciclope. Jesús García reflexionó que después de 40 años de hacer teatro de otras latitudes y de pensamiento euro-céntrico, le gustaría escribir algo que hablara de nuestros origenes.

Lo que nació como poema se convirtió en una puesta en escena, la cual se estrena mañana en el teatro Salvador Novo, cuenta en entrevista el creador tabasqueño egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

"Este emblemático animal de nuestros pueblos ve la creación de los primeros hombres por los dioses mayas". Primero hicieron a los hombres de barro, luego de madera y, finalmente, crearon a los hombres a partir del maíz; "vieron que funcionaba muy bien, porque ya podían pensar, sentir y adorar a los dioses". Para construir el libreto, se inspiró en parte de las historias narradas en el *Popol Vuh* y de relatos

antiguos. La pieza teatral avanza en el tiempo, al retomar también la colonización y la masacre ambiental contemporánea que han detectado los científicos.

#### "El teatro no es considerado industria"

El director, actor y poeta se acercó a tocar las puertas del Tren Maya para proponer la presentación de la obra en la ruta del ferrocarril que cruza por el sureste y donde fue adorado. Sin embargo, aunque pudo plantear la idea al ex senador Javier May, no se concretó ningún acuerdo. Al respecto, García consideró positivo llevar la obra Balama la zona, porque muchas personas "no saben de la magnitud de cultura que tenemos y tuvimos. Me encantaría ir a toda la República Mexicana, porque tiene que ver con nuestras raíces".

Seis actores en escena portan vestuarios de esencia prehispánica, con elegantes tocados y la piel pintada de amarillo con manchas negras, inspirados por las estelas mayas con personajes fastuosos y penachos hermosos. El vestuario también es autoría de García Ra, como ocurre "cuando uno trabaja de manera independiente, sin presupuesto", por lo que decidió hacerse cargo, ya que durante sus estudios fuera del país aprendió a

hacer máscaras, títeres y vestuario. El creador lamentó que "es muy difícil para las artes en cualquier parte del mundo, pero más el teatro porque no es considerado industria. Ser artista no significa que debas morir de hambre, también tiene un valor y se puede difundir. No sé qué está pasando, están dándole catorrazos a los teatros en México, se difunde poco. Pero no todo son redes sociales. Muchos somos analfabetas virtuales; ya no es tan fácil ver la oferta cultural".

Balam El Jaguar tendrá temporada hasta el 21 de abril en el teatro Salvador Novo del Cenart (Río Churubusco y Tlalpan). Las funciones son los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.



# Ailton Krenak, primer indígena que ingresa a la Academia Brasileña de Letras

El filósofo, poeta y activista tomará hoy su puesto vitalicio // Buscará dar prioridad a la oralidad de las lenguas originarias, expresó

#### REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

El filósofo y poeta Ailton Krenak será el primer indígena en convertirse de manera oficial en integrante vitalicio de la Academia Brasileña de Letras (ABL), institución fundada en 1897.

El también periodista gráfico y activista asumirá el sillón número 5, vacante desde la muerte, en agosto pasado, del historiador José Murilo de Carvalho. La ceremonia tendrá lugar hoy en la sede de la academia, en Río de Janeiro.



Ocupará el lugar del historiador José Murilo, fallecido en agosto pasado Krenak (Minas Gerais, Brasil, 1953) es autor del libro *Ideas para postergar el fin del mundo*, uno de los principales textos sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas en su país.

El ecologista y defensor de su pueblo, Itabirinha de Mantena, adelantó que una de sus intenciones es lograr que la ABL tenga una plataforma en Internet similar a la de la Biblioteca Ailton Krenak, que está disponible para quien quiera acceder a cientos de imágenes, textos, películas y documentos, según un comunicado.

El escritor explicó: "podríamos hacerlo con todas las lenguas nativas. Tendría todo que ver con la ABL para incluir otras 170 lenguas además del portugués. Si nos fijamos en las colecciones que ya existen, el Museo de la India tiene una colección muy antigua de registros narrativos, algunos de ellos sólo en la lengua materna.

la lengua materna.

"La idea es dar prioridad a la oralidad, no al texto. Lo que amenaza a estas lenguas es la falta de hablantes", declaró cuando fue electo para ocupar un puesto en la academia.

ocupar un puesto en la academia. La propuesta del autor de *La vida* no es útil (Eterna Cadencia, 2023),



es traducir simultáneamente los documentos "y la gente podrá escucharlos. Podemos hacerlo con todos los grupos étnicos que participan en la recuperación lingúística".

la recuperación lingüística".

La elección del poeta para la academia reunió 23 votos, que superaron la candidatura de la historiadora Mary Del Priore, con 12, y al también escritor indígena Daniel Munduruku.

Acompañada por los académicos Arnaldo Niskier, Fernanda Montenegro y Antonio Carlos Secchin, Heloísa Teixeira le dará la bienvenida a Ailton Krenak este viernes. La comisión de entrada estará formada por Edmar Lisboa Bacha, Joaquim Falcão y Ruy Castro. La comisión de salida, por Ana Maria Machado, Geraldo Carneiro y Antônio Torres

tônio Torres. Cuando se anunció la inclusión del activista, Merval Pereira, presidente da ABL, destacó que Krenak es poeta, tiene una visión del mundo propia y adecuada al momento, y el mundo está preocupado por el medio ambiente, en el que los pueblos indígenas luchan por sus derechos. "Todo esto está incrustado en la victoria de Krenak en la academia".

Para la académica Rosiska Darcy, la elección de Krenak es histórica, no sólo para la ABL, sino para Brasil: "No hay mejor sustituto de un gran historiador como José Murilo de Carvalho que la historia encarnada que es Krenak. Una parte importante de Brasil. Estoy muy contenta".

La ceremonia, a la que sólo se podrá asistir por invitación, será retransmitida en directo por la página web y el canal YouTube de la ABL.

La llegada del filósofo y poeta Ailton Krenak a la ABL coincide A Krenak es autor del libro Ideas para postergar el fin del mundo, uno de los principales textos sobre la cosmovisión de las comunidades indígenas en Brasil. Foto tomada de la página del colectivo multimedia Garapa

con el pedido oficial de "perdón" difundido el pasado martes por la "persecución" infligida a los pueblos indígenas krenak y guaranikaiowá, "perpetuada por el Estado brasileño" de 1946 a 1988, como expresó la presidenta de la comisión de Amnistía del ministerio brasileño de Derechos Humanos, Eneá de Stutz y Almeida.

Ese periodo incluye a la dicta-

Ese periodo incluye a la dictadura militar (1964-1985), cuando pueblos originarios fueron forzados a salir de sus tierras.

(Con información de Afp.)

# Canal 22 presenta la segunda temporada de *Transcultura*

Estará dedicada a las migraciones // Taibo II, Elena Poniatowska y Rafael Barajas, entre los invitados

#### MERRY MACMASTERS

Quitar la etiqueta de "amenaza a nuestra identidad, a la mexicanidad", de alguna manera está en el fondo de la nueva temporada de Transcultura, serie de producción del Canal 22, dedicada a las migraciones históricas a México, como la francesa y la española, coincidieron Alejandro Brito Lemus, director del Museo del Estanquillo, lugar de la presentación, y Gretel Luengas, conductora, junto con Norma Guzmán, de la serie semanal que dará

inicio el 8 de abril a las 22:30 horas.

Parte de los invitados que tendrá esta segunda temporada son Elena Poniatowska, Jean Meyer, Minouche Suberville, Lucía Theurel, Norma Blanco y Gabriela Couturier, quienes relatarán la migración que ellos o sus familias realizaron desde Francia, así como historias de los franceses que llegaron a México.

Por otro lado, Paco Ignacio Taibo II, Modesto López, Rafael Barajas El Fisgón y Laura García Arroyo compartirán los orígenes de sus raíces en España.

En su primera temporada, tam-

bién presentado en el Estanquillo, Transcultura tuvo de protagonistas a algunas personas representativas de la comunidad trans en México. Brito Lemus compartió que le parece una muy buena iniciativa de Canal 22 tocar temas de la transcultura, "de personas, colectividades o comunidades que transitan de un territorio, género o identidad a otra, algo que se vive de diferentes maneras y de acuerdo a sus condiciones particulares".

Recordó que durante mucho tiempo en México "se manejó la idea de que éramos una cultura homogénea, que teníamos una sola identidad y que éramos culturalmente la gran familia mexicana. Después se mostró que esa narrativa era una ficción que sirvió para invisibilizar a otras identidades, culturas y subculturas, que estuvieron subordinadas a esta gran idea hegemónica. Sirvió para justificar, pero también para discriminar, excluir y reprimir. Gracias a la organización de la gente y de las colectividades, a la irrupción de subculturas emergentes, hoy México es reconocido como un país plural", aseguró Brito Lemus.

Hay quienes emigran por razones políticas o económicas; sin embargo, hay personas cuya decisión de trasladarse no tienen que ver con la persecución: eligen a México de manera voluntaria para vivir, ya que se les hace atractivo, agregó el funcionario.

funcionario.
Javier Aranda Luna, director de noticias del Canal 22, es el creador del concepto de *Transcultura*, y sus comentarios enriquecen los capítulos, señaló Luengas.

Desde un principio la serie tomó como punto de partida el prefijo "trans", cuyo significado es "al otro lado" o "a través de". A parte de contar con los rela-

A parte de contar con los relatos de los invitados, se revisarán las aportaciones lingüísticas y gastronómicas de las diferentes migraciones. "Encontramos, por ejemplo, que

"Encontramos, por ejemplo, que la palabra 'chale' fue utilizada por grupos austriacos y alemanes llegados a México, mientras los tacos al pastor tienen su origen en la cocina árabe", apuntó Gretel Luengas.

En representación de los invitados, Lucía Theurel, descendiente de franceses, ofreció detalles de las migraciones galas a México en el siglo XIX, especialmente entre 1835 y 1840, debido a una convulsa situación económica y política en Francia, en especial, de la región de la Borgoña, ya que una plaga acabó con los viñedos. La familia de Theurel llegó a Xicotepec, Veracruz, para establecer "una colonia agrícola francesa".





#### **PENULTIMÁTUM**

#### Nostalgia franquista en la Iglesia española

UEGO DE 36 años de fascismo, la transición democrática en España tuvo condicionantes, como un rey escogido por el dictador Franco, que resultó un pillo; un poder judicial con resabios del viejo régimen, y una jerarquía eclesiástica (la Conferencia Episcopal) anclada en el pasado.

LA DIRECCIÓN DE la Conferencia recién fue renovada y la preside el ultraconservador Luis Argüello, muy a gusto del grupo fascista Vox. Uno de sus dirigentes lo felicitó, porque "España necesita una Iglesia católica que vuelva a ser faro espiritual y que no tenga miedo a atacar a la industria de la muerte y la Agenda 2030". Ésta Agenda, aprobada por la comunidad de naciones, busca obtener el desarrollo sostenible y social de los pueblos.

AUNQUE ARGÜELLO DECLA-RÓ su fidelidad al papa Francisco, dice que "con sus maneras, sus comentarios, nos deja a veces con el pie cambiado". Fue de 2018 a 2022 secretario general de la Conferencia cuando estalló el escándalo por los abusos sexuales a menores cometidos por integrantes del clero. El restó inicialmente importancia a esa pederastia, pues "sólo había unos pocos casos", y por eso no realizarían ninguna investigación.

PERO UNA QUE llevó a cabo el diario *El País* a partir de 2018 documentó más de 2 mil 600 víctimas. Los abusos fueron cometidos por religiosos de congregaciones con presencia en la educación, sobre todo los legionarios de Cristo, los maristas y hasta los jesuitas.

ADEMÁS DE RESTAR importancia a la pederastia, Argüello exigió que todos los aspirantes al sacerdocio fueran varones heterosexuales, defiende las terapias para curar la homosexualidad y no considera matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo, pues "no transmiten la vida"

ES ENEMIGO DE la cutanasia, el aborto y la ley trans aprobada por el congreso español, y cuando se decidió extraer el cuerpo del dictador Franco del Valle de los Caídos, señaló que la Iglesia católica estaba muy agradecida con él porque "puso fin a la persecución religiosa que sufría".

ENTRE LOS COLABORADO-RES del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal figura Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, crítico del movimiento feminista, la memoria histórica y la lucha ambientalista.

NO HAY DUDA: la jerarquía católica española añora el franquismo.

# Edith Vázquez plantea un vistazo actual a la expresión de la histeria femenina en el arte

La creadora presenta la pieza inmersiva *Los ojos de Charcot*, en la Academia de San Carlos

ÁNGEL VARGAS

La percepción sobre la naturaleza de la mujer y de su cuerpo es hoy día prácticamente la misma a la que se tenía en la antigua Grecia en cuanto al concepto de la histeria, considera la artista multidisciplinaria Edith Vázquez Navarrete, autora de la instalación inmersiva Los ojos de Charcot, en la que propone "una mirada contemporânea y provocadora" a la iconografia de la histeria femenina, con el propósito de "desafiar las narrativas históricas" que han moldeado la apreciación sobre esa supuesta patología.

Abierta el público hasta hoy en la Galería 3 de la Academia de San Carlos (Academia 22, Centro Histórico), de 10 a 18 horas, esta obra es resultado del diálogo entre la fotografia del siglo XIX y recursos tecnológicos contemporáneos.

Para su realización, auspiciada por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, se tomaron como base las investigaciones pioneras de uno de los neurólogos franceses del siglo XIX más renombrados, Jean Martin Charcot, y más de un centenar de retratos médicos de mujeres diagnosticadas médicamente como histéricas durante esa centuria, captados en el hospital de La Sal▼ En términos técnicos, la artista planteó una aplicación de la física óptica al arte. Hoy es el último día de la presentación. Foto Adriana Luque

pêtrière, institución de salud construida en el siglo XVII en París.

La luz, la óptica, el arte generativo y la música creada ex profeso se entreveran "para explorar la complejidad de la identidad femenina y enfrentar las etiquetas impuestas por la historia", explica la también docente de posgrado en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Lo que me pareció muy importante y prudente fue retomar esa iconografía de Charcot, estudiar las imágenes fotográficas y ver cómo el arte ha jugado un papel tan importante en la manifestación de 'verdades' alrededor de la mujer y de su naturaleza", señala Edith Vázquez, quien emprendió esta obra a partir de su interés por las pasiones humanas y su interpretación en el arte.

ción en el arte.

En términos técnicos, lo hecho por la artista en esta pieza inmersiva fue una deconstrucción y reconfiguración de aquellos retratos decimonónicos a partir de un procedimiento que aprendió en su doctorado en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, basado en la aplicación de la física órtica al arte

de la física óptica al arte. Asimismo, contó con la colaboración del programador de arte generativo Mario D. Alvarado; el compositor musical Rogelio Sosa, Omar González en la iluminación; y Omar A. Fajardo en video mapping.

"Los gios de Charcot es una pieza inmersiva en la que invito al espectador a reflexionar en torno a la fotografía, las imágenes y a esos paradigmas y lecturas que fueron dibujados sobre la mujer de manera bastante clara a través de la imagen fotográfica en el siglo XIX y que a la fecha me parece que es muy dificil que nos deslindemos de esos pensamientos", señala.

esos pensamientos", señala.
"Estamos en el siglo XXI y seguimos pensando igual que los griegos. El siglo XIX no está tan lejano,
al parecer, en los conceptos que tenemos sobre la mujer, el cuerpo y
la histeria. Mi interés básico y fundamental es hacer una reflexión
en torno a la imagen fotográfica
y a cómo utilizamos el arte en la
representación de esos papeles."

Según Vázquez, siempre han existido profundas complejidades en torno a la comprensión de la naturaleza femenina; en su opinión, "lo más grave" es que no sólo hay un deseo de comprensión, sino también de curación.

"Curar esa naturaleza femenina y curarla en la medicina a través de actos bastante violentos, como los que se ejercían desde la época de los griegos hasta la hipnosis, lo que hacía Charcot en sus lecciones de los martes, en las que invitaba a muchos estudiantes a ver el espectáculo de las histéricas."

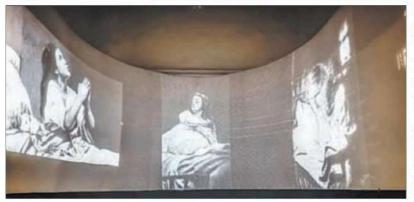

# El yelmo... de oro

JOSÉ CUELI

n el trabajo de F. Tomás y Estruch acerca de la orfebrería y su importancia en la composición y la redacción del *Quijote*, ahora toca el lugar a las armas, que fueron objeto privilegiado de la época, para delicia de plateros, esmaltadores y damasquinadores.

De todos es conocido el aprecio de don Quijote por la famosa bacia, que para el ilustre hidalgo no era otra cosa que el yelmo de Mambrino, equiparándola con el casco que labro Vulcano para el dios de las

guerras.

Según Tomás y Estruch, de dagas y puñales, en general de tipo morisco, se ocupa especialmente la orfebrería, enriqueciéndolas con piedras preciosas,

perlas cinceladas y esmaltes de exquisita factura, según vemos en la curiosa doncella disfrazada de caballero que lleva al gobernador Sancho sus corchetes.

Las vainas también estaban dotadas de similares decorados, o bien se recubrían de bordados y monturas de gemas y ricos aljófares. Igual esplendor mostraban los riquísimos faldellines de tabi de oro que usaban las nobles jóvenes vestidas de zagalas.

Y aquí una cita embustera de Sancho acerca de Dulcinea y sus doncellas: "todas, un ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas diamantes, todas rubíes, todas diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de 10 altos". Estos altos, según el escritor citado, "muchas veces dados, por el bordado, como complemento, con variedad de puntos, recamos y aplicaciones", moda que se prolonga

hasta el siglo XVIII.

Finalmente, la joyería indumentaria se usaba también para complemento de lazos de sayas, jubones, coletos, ligas, calzado, sombreros o chambergos; en agujetas cabillos o herretes de los mismos, o sueltos, y en largas agujas para los tocados de señora.

Una de esas agujas, agrega Tomás y Estruch, seria la que, según la dama doña Rodríguez, al pedir enderezo de entuertos y protección para su hija a don Quijote, una de dichas agujas seria la que introdujo por los lomos a su marido la respetable señora que con gran autoridad llevaba aquél a la grupa de su caballo "que entonces, dice la dama, no se usaban coches ni sillas, como ahora dicen que se usan, y las señoras iban a las ancas de los caballos de sus escuderos".

Esto es lo que precisamente demanda Sanchica al travieso paje, para ir al encuentro de su padre, el gobernador baratario. Era la usanza que hacían los grandes de España, con las madrinas del siglo XVI en los bautizos reales; costumbre que introduce Hernán Cortés en la Ciudad de México posteriormente a la Conquista (episodio traumático que siglos después no se elabora y se sigue repitiendo entre conquistadores y conquistados), cuando, según la historia, regresando de otra conquista peligrosa, durante la cual, según Tomás y Estruch, hubo empeño de hacerle pasar por muerto, quiso premiar la lealtad heroica de Juana Marsilla, azotada públicamente por traidores al intempestivo conquistadore.

(El Quijote torero, editorial La Jornada.)

# Baumgartner, la esperada obra de Paul Auster, ya está en librerías mexicanas

Con este título, el autor vuelve a la novela // Aborda el vínculo entre el protagonista y Anna, su amor eterno

#### REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

Con Baumgartner, el escritor estadunidense Paul Auster (Nueva Jersey, 1947) regresa a la novela y muestra su genio literario. Ya se encuentra en librerías mexicanas el título que aborda el vínculo entre el protagonista y su amor rememorado más allá de la muerte: Anna.

En uno de los primeros párrafos del volumen, editado por Seix Barral y traducido al español por Benito Gómez Ibáñez, se lee: "Tras una larga pausa, Baumgartner se las arregla al fin para que a duras penas le salgan algunas palabras de la boca. No lo sé, dice. Por gratificante que resulte advertir que no ha perdido la facultad del habla, los dolores aún son demasiado fuertes para cantar victoria. Al menos no me he matado, prosigue. Eso ya es

algo, supongo". La narración del novelista, traductor y cineasta es una de las no-vedades de este año más esperada, en la que Auster se concentró mientras recibía tratamientos contra el cáncer que le fue descubierto hace unos años. Es un tratado literario sobre el amor y la pérdida, en un ámbito por demás azaroso

La escritora Siri Hustvedt descri-

bió el año pasado esta obra como un "librito tierno y milagroso".

Baumgartner es un conocido escritor y académico, poseedor de un carácter excéntrico y tierno, quien nueve años antes sufrió la perdida de su pareja. A los 71 años continúa luchando por vivir arrostrando la sentida ausencia de su amada.

Ambos personajes se conocieron mientras estudiaban en 1968 en Nueva York. Ahi comienza una intensa relación que se prolongará y consolidará durante cuatro décadas. Intercala el recorrido por el duelo con las historias maravillosas que Anna dejó y la reflexión sobre las formas en que el amor se asienta en distintas etapas.

Lectores en varios idiomas han destacado su valor, desde su armonía mientras recorre los años sucedidos, hasta su hermosura casi dolorosa mientras se refiere al amor, la pérdida, el duelo y la finitud. También la catalogan como una reflexión sobre vejez y esperanza, la necesidad de acometer y el final que puede ser un principio; incluso, como una especie de testamento literario del novelista.

La historia en el texto es lo que sucede mientras Baumgartner arrastra un pocillo que compró el día exacto en que vio a Anna por primera vez y conservó hasta la fecha

Fragmento de la portada del nuevo libro del escritor estadunidense, editado por el sello Seix Barral.

en que parece preconizar el fin de su mundo conocido o un nuevo ciclo.

En ese comienzo, lo trágico y lo cotidiano se mezclan en pequeños inconvenientes y grandes proble-mas, que conducen al recuerdo de Anna. Se encadenan multitud de pequeñas alteraciones de la rutina en las que nuevamente se halla la ternura, el dolor y la pérdida. Una continuada exploración de

la vida como un todo en que pena y éxito, amor y ausencia se unen en una inextricable complejidad. La memoria es quizá la mejor oportunidad para observar la magnificencia de ese abrazo cálido e inocente de los primeros cariños, hacia la sala vacía de la presencia rota por un accidente. Los elementos del desastre están hechos también de la materia de lo querido.

El azar nutrido por el ritmo con los que Auster crea sus imágenes: el mar embravecido, el descubrimiento de la atracción sexual, el sueño del vinculo perenne o la terrible explosión que despojó a Anna su primer amor.

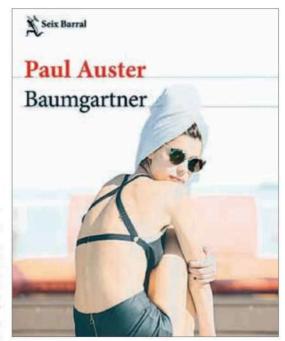

EL PRÓXIMO DOMINGO



f @JornadaSemanal

LaSemanal

# ∍LaJornada

isemanal@iornada.com.mx

http://semanal.jornada.com.mx

# La obra *Lila* explora en escena qué implica ser mujer en México

#### **FABIOLA PALAPA QUIJAS**

La compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas representa una reflexión de la condición de la mujer en el país en la obra multidisciplinaria Lila, que tendrá funciones este fin de semana en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU).

Con dirección de Jessica González y Jorge Díaz, el espectáculo, que fusiona danza, teatro y circo con-temporáneo, explora las facetas de ser mujer en México.

En entrevista con La Jornada, Jessica González explicó que la propuesta "habla de los problemas de lo que significa ser mujer en la actualidad. Se aborda el empoderamiento femenino, la equidad y la diversidad de género, porque, si bien no nos referimos como tal al feminismo, tratamos de abordar desde varias perspectivas lo que significa ser mujer.

"Hablamos de cómo se vive de niñas y adolescentes, de los cambios físicos con la menstruación, y lo que puedes o debes hacer al ser mujer.

La coreógrafa recordó que esta obra interdisciplinaria surgió en 2017 cuando estaban muy fuertes los temas de los feminicidios en el país y la Marea Verde. "Desgraciadamente, se ha incrementado la violencia contra la mujer en México y es más visible".

En Lila, cinco mujeres se convierten en el centro de un universo armónico que desafía los estándares sociales de la feminidad. Desde la fuerza hasta la fragilidad, y de la belleza a la supervivencia, estas artistas nos llevan por un viaje de autoexploración y empoderamiento.

González aclaró que les interesa mostrar los problemas de las mujeres, incluso situaciones de machismo, e invitan a cuestionar los estereotipos y conceptos preconcebidos sobre lo que implica ser mujer en todas las etapas de la vida.

"La obra habla de cosas que nos importan mucho como mujeres y como sociedad. La gente que ha visto la propuesta sale con una conciencia más crítica al respecto. Fomentamos el respeto a las diferentes posiciones

La directora del espectáculo aña-

dió que "es real que llevamos años de desigualdad social en cualquier tipo de puesto'

A través de técnicas circenses como tela, aro, trapecio, contorsión, clown y mástil chino, Lila es un canto a la diversidad, a la libertad de ser quien uno desee ser y a la lucha constante por la equidad de género.

Para esta pieza, agregó González, los intérpretes contribuyen con sus visiones y se parte de la premisa de cómo han vivido sus madres y

abuelas.
"Poco a poco hablamos de las diferentes historias y luego vamos a las del primer amor, el primer beso cómo se experimenta esa transformación de la niñez a la adoles-cencia, de la juventud a la madurez. También contamos fragmentos de la vida de las mujeres para que la gente se reconozca en ellas", concluvó la directora.

La compañía interdisciplinaria Tránsito Cinco Artes Escénicas presentará Lila hoy, mañana y el domingo 7 a las 20, 19 y 18 horas, en ese orden, en la Sala Miguel Covarrubias del CCU (Insurgentes Sur

# CIENCIAS





# Ciencia y arte convergen en muestra que comparte 22 interpretaciones del eclipse

México bajo la sombra de la Luna aborda el fenómeno astronómico desde lo mitológico hasta la visión contemporánea // Se exhibe en el Palacio de la Autonomía

#### ÁNGEL VARGAS

El arte y la ciencia convergen en la exposición México bajo la sombra de la Luna, en la que 22 artistas, originarios en su mayoría del estado de Oaxaca, comparten sus visiones e interpretaciones del eclipse solar total que ocurrirá este lunes 8 de abril, el primero en el país desde julio de 1991.

Realizada con el apoyo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Comité Nacional de Eclipses México y Fundación UNAM, la muestra fue inaugurada este jueves en el Palacio de la Autonomía (Licenciado Primo de Verdad 2, Centro Histórico), donde permanecerá hasta el próximo 21 de abril.

Son 24 piezas, creadas ex profeso, que abordan ese fenómeno astronómico desde perspectivas y planteamientos que van de lo mitológico y ritual ancestral hasta lo simbólico y lo contemporáneo, valiéndose lo mismo de lo figurativo que de lo abstracto.

#### Rigor y subjetividad

"Nuestra idea es generar interés y curiosidad para que el público se acerque por diferentes puertas a la ciencia. Una de las más amables y nobles es el arte. Además, se trata de una combinación muy exitosa, porque mientras los científicos son muy rigurosos, los artistas solemos ser muy subjetivos, de manera que se logra una ecuación tal cual. Un eclipse es una conjunción que se alínea y todo funciona", subraya la artista Ivonne Kennedy, cura-

La obra Anunciando la conjunción lunar, de Alejandra Villegas, acrílico / tela. Foto cortesía Frida Vásquez A.

dora de la exposición y una de sus participantes.

Surgido a instancias del astronómo oaxaqueño Héctor Hernández Toledo, a partir de la relación de amistad que siempre ha existido entre el Instituto de Astronomía de la UNAM y la comunidad artística de esa entidad de la República, en este proyecto participan prácticamente igual número de creadores de sexo masculino que de femenino.

#### Propuesta muy alineada

"No fue deliberado, pero gracias a que ha crecido también mucho la oferta del arte de la mujer, se pudo equilibrar y es algo que nos gusta mucho, porque seguimos en ese juego de opuestos, del Sol y la Luna; como que todo ha convergido de manera muy alineada en esta propuesta", señala la promotora cultural en entrevista.

"Aunque ahora nos inspira y representa un mismo propósito: el eclipse, en la exposición se aprecia un rango muy amplio en cuanto a estilos, técnicas, lenguajes y colores. De repente, se dice que en Oaxaca siempre se pinta lo mismo, pero aquí se demuestra que eso es falso, que cada artista tiene su universo. "Aquí pueden apreciarse pro-

"Aquí pueden apreciarse propuestas, contrastes y paletas muy diferentes; tenemos desde la rigurosa pintura de caballete, que es un oficio que con el arte conceptual se ha venido diluyendo, pero que en Oaxaca lo tenemos aún muy fuer-

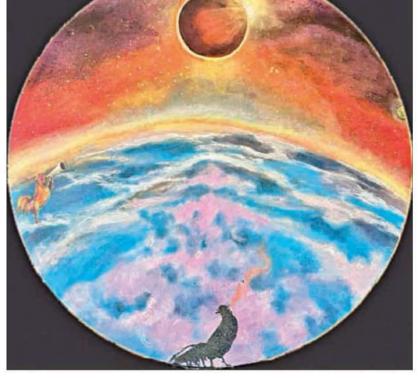

te, hasta técnicas de impresión digital, todo con un trabajo muy fino de oficio."

Otro de los propósitos de México bajo la sombra de la Luna, según Ivonne Kennedy, "es ofrecer también al público una ventana al arte que realizamos en Oaxaca, además de mostrar el interés que hay hacia la ciencia".

Agrega: "consideramos que a través de esta muestra se puede reconocer a un México científicamente activo que de repente no se visibiliza lo suficiente, quizá de manera que sea de dominio público todo el trabajo de investigación que ellos (los astrónomos) continuamente están realizando".

Todo slos trabajos de la muestra tienen un formato redondo de un metro de diámetro y en ellos pueden encontrarse representaciones del eclipse lo mismo de tipo míticas y rituales ancestrales, así como simbólicas, que a través de paisajes, personajes como astronautas y animales diversos como el cangrejo, el conejo y el perro, detalla la artista, "Todo esto que hay alrededor de un

eclipse, que sucede, que consterna, que emociona, está representado en estas obras".

Los artistas participantes son: Román Andrade, Vicente Mesinas, Jarol Moreno, Tomás Pineda, Guillermo Pons, Virgilio Santaella, Ana Santos, Soledad Velasco, Alejandra Villegas, Susana Wald, Siegrid Wiese, Pita Wild C., Raúl Herrera, Ivonne Kennedy, Abelardo López, Cristina Luna, Katy McFadden, Rosa Astorga, Saúl Castro, César Chávez, Manuel de Cisneros y Amy García.

## Es probable que la energía oscura no sea una constante cosmológica, revela estudio

LAURA POY SOLANO

Desde su descubrimiento, en 1998, la comunidad científica internacional ha buscado una respuesta a la pregunta de qué es la energía oscura. Con la primera lectura del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), "estamos más cerca de comprender qué es ese 70 por ciento de la energía del universo", afirmaron científicos mexicanos.

Se trata del principal experimento en cosmología en el que participan 25 países, entre ellos México, y el de mayor relevancia a nivel internacional para determinar las propiedades y la esencia de la energía oscura. Se desarrolla con diversos apoyos, como el del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

y Tecnologías (Conahcyt). En conferencia de prensa, la directora general del consejo, Elena Álvarez-Buylla Roces, destacó que se trata de uno de los hallazgos más relevantes en este campo de la ciencia de frontera, el cual se produce como parte de un proyecto multinacional, en el que participan 34 físicos mexicanos de diversas universidades y centros de investigación públicos, así como estudiantes que lideran importantes planes de investigación como parte de DESI.

Axel de la Macorra, del Instituto de Física (IF) de la Universidad Nacioal Autónoma de México (UNAM) y líder del equipo mexicano que participa en el DESI, señaló que tras analizar la información obtenida en un año de observaciones de 6 millones de galaxias, "podemos afirmar que tenemos datos muy precisos, y

uno de los resultados más relevantes es que muy probablemente la energía oscura no es una constante cosmológica", como se creía hasta ahora.

Si bien, enfatizó Mariana Vargas Magaña, del IF e integrante del equipo, "se trata de una pregunta abierta, pues no es el único experimento que está tratando de responder qué es la energía oscura. Lo que intentamos es limitar cada vez más el espacio donde pueden existir los modelos que describen a nuestro universo. Es una tarea que va a continuar, porque cada día hay más datos y cada vez más precisos, aún no estamos seguros, pero seguimos en esa búsqueda".

Jorge Cervantes Cota, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, destacó que con el DESI se logró observar la luz emitida hace 11 mil millones de años, es decir, "estamos yendo muy profundo hacia atrás en el tiempo, si consideramos que el universo tiene cerca de 14 mil millones de años. Estamos midiendo distancias entre galaxias en el universo, y se está logrando con una precisión muy alta".

Explicó que el universo está formado por materia. La que podemos ver ocupa 5 por ciento, y la oscura, 25 por ciento; aunque "no la vemos ni la tocamos, tiene un peso en el universo. El otro 70 por ciento es energía oscura, la cual podemos medir, y permite darnos cuenta de que el universo se está expandiendo, pero debido a ella, lo hace de forma acelerada".

# Ser actor me gusta y divierte; la vida ha sido mi amiga, expresa Sergio Corona

El comediante publicó Te invito a mi camerino..., "porque ahí se puede hablar de todo con quien sea", cuenta // Sigue en Como dice el dicho

#### ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

Para Sergio Corona, "la vida ha sido una amiga", gracias a la cual –afir-mó– ha podido hacer y aprender de todo lo sucedido en sus 95 años y cerca de 80 de trayectoria artística

El llamado Comediante de México, quien continúa activo, contagiando con entusiasmo y pro-fesionalismo a quienes lo rodean, tampoco olvida los consejos que recibió de su padre para brillar en su camino actoral y convertirse en un artista multifacético, explicó en entrevista con La Jornada.

Actualmente, el histrión interpreta a don Tomás en la serie televisiva Como dice el dicho, que ya está en su temporada 14 y, recien-temente, publicó el libro *Te invito a* mi camerino. Mi vida en el mágico mundo del espectáculo (Aguilar), el cual "tiene mucho de la broma, alegría, del doble sentido, pero sin vulgaridades"

El título, contó, "se me ocurrió porque en los camerinos pasan tantas cosas y ahí se puede hablar de todo con quien sea". A través de esas páginas, se lleva al lector a momentos cumbres de su carrera. Se recuerda el trabajo con cantantes, comediantes y actrices, como Silvia Pinal, Alfonso Arau, Adalberto Martínez *Resortes*, María Victoria, Luz María Aguilar y Alejandro Suárez. Asimismo, se detallan sucesos

memorables con su gran amigo Manuel Loco Valdés, así como los encuentros con María Félix, su amistad con Mario Moreno Cantinflas y las anécdotas con José José, Juan Gabriel, Frank Sinatra y Charles Chaplin. La memoria también llega "a las obras que marcaron el teatro en México, como La fiaca y La nona, entre muchos logros más, contados con simpatía inigualable que dan luz de una trayectoria simplemente insuperable", se lee en la contraportada del libro.

Corona, nacido en Pachuca, Hi-dalgo, el 7 de octubre de 1928, es un referente obligado en el espectáculo nacional y permanece en la memoria colectiva por haber incursionado como actor en diversos formatos y géneros; además de ser comediante, productor teatral y bailarín, entre otras de sus múltiples facetas.

Estrella de teatro, televisión y cine mexicano, su trayectoria artística incluye participaciones en óperas, programas de televisión inolvidables, como Hogar, dulce hogar, además de giras por América y España y actuaciones memorables en afamados centros nocturnos del siglo pasado como El Señorial, Marrakech, El Patio y La Terraza.

En la charla, Corona sostuvo: "ser actor es mi carrera; es lo que sé y lo que he ido aprendiendo; es lo que me da para vivir; además, es lo que me gusta y me divierte". Sobre décadas de trayectoria enfatizó: "nunca he pedido trabajo: todo me lo han ofrecido. Imaginate todas las cosas que he hecho en mi vida, nunca he dicho 'oye, quiero que me des trabajo', sino al contrario, me llaman y me dicen 'vamos a empezar un programa de radio, una telenovela, una película o cabaret'. Es decir, siempre me proponen algo, por lo que ya he demostrado lo que hago, pero no para hacer una muestra o prueba".

#### Comienzo en el escenario

Recordó que en su juventud "tomaba clases de baile; tenía como maes tros a Ricardo y José Silva. A ellos se les ocurrió organizar un grupo de ballet y nos contrataron en el Tea-tro Follies Bergere; después surgió la idea de hacer algo hablado, y dijeron 'que sea Sergio, pues tiene esas facultades'. Entonces, me propusieron un sketch con Jesús Martínez Palillo, un gran cómico mexicano. Ahí empecé en un escenario". Ahí comenzó, añadió, "mi carre

ra de actor, luego de actor cómico, multifacético y la verdad he sido muy afortunado, porque todo me lo han ofrecido, y aquí me tienes". Otra cuestión, agregó Corona,

"es que nunca dejé lo que ya había aprendido como bailarín de tap, músico de orquesta, baterista, escritor, cantante, mimo... todos me ofrecían algo de lo que habían visto de lo cual tenía facultades y me presentaban provectos, algunos los acepté y otros los rechacé por compromisos ya agendados'

Entre el cúmulo de recuerdos, Corona contó: "uno maravilloso, es cuando un amigo me pidió que lo acompañara porque iba a ir a donde iban a filmar una película; él iba a solicitar participar en ella; yo estaba afuera con los actores que llegaron a pedir trabajo y salió don Fernando Soler, pero al primero que se dirigió fue a mí, y dijo: 'vamos a darle el personaje de Julián a este muchacho'. Así tuve un papel, sin pedirlo, el cual fue muy importante por las características que tenía ese joven en el argumento de la

Reiteró: "he sido afortunado, suertudo, pues me hablaban para cosas que ya habían visto que po-día realizar; así, trabajé en varias telenovelas, programas y cintas; todo lo hice con dedicación, he sido responsable, respetuoso y de esta forma logré cosas que hasta la fecha me permiten seguir trabajando".

El buen humor de Corona se ma-



He sido suertudo, señala en entrevista. Fotos cortesí del artista y tomada de su Instagram

nifiestó en diversos momentos de la charla.

-¿En qué sueña o qué le preocupa, don Sergio?

-Me preocupa la situación del país, los dirigentes que manejan el país, así como las cosas que no se han logrado y quisiera que se tuvieran triunfos serios, respetables, con una aportación de México en beneficio para el mundo.

Y, ¿sobre la violencia, entre otros

asuntos?, se le preguntó.
Respondió: "No me metas en eso,
por favor. No me gusta para el país ni para ninguno de los mexicanos"

A los jóvenes actores da los consejos que recibió de su padre: "ser responsable, disciplinado, puntual y buscar las opiniones de quienes saben del ambiente para progresar y así obtener más satisfacciones".

Chiva de corazón, del equipo de futbol rojiblanco, por el cual man-tenía una rivalidad con "su compadre" Loco Valdés, quien defendía los colores americanistas, recordó: "hicimos tantas cosas juntos. El público siempre se interesó en ver qué habíamos apostado. Manuel fue mi gran amigo, compañero y rival amistoso, porque nunca apostamos dinero ni golpes".

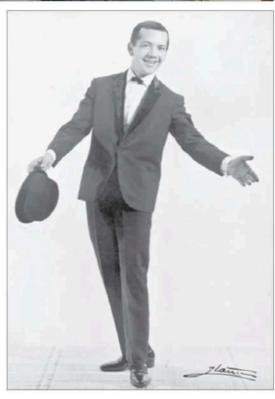





# Regresa Sartan, banda "dispuesta al combate, con muchas expectativas y ganas", dice el guitarrista Behemoth

#### Decidimos seguir para adelante, hacer los mismos temas y mejorarlos

HERNAN MULEIRO

ESPECIAL PARA LA JORNADA

En la primera parte de esta entrevista con Javier, alias Behemoth, guitarrista del grupo bonaerense Sartan, repasamos varios aspectos de la historia de esta banda legendaria de black metal y grindcore: sus comienzos como preadolescentes que sintonizaron con el costado extremo del heavy metal a principios de los noventa, cuando las diferen-tes corrientes subterráneas entregaron estilos aún más deformes que sus predecesores. Hablamos también sobre las profanaciones en cementerios, de donde tomaban objetos que usaron como escenografía, así como de sus combates con los skinheads, que derivaron en la creación de Poder Negro, agrupación de heavys y punks unidos contra el fascismo.

Esta gran historia nunca contada del todo tiene en el disco Sepultando las lágrimas del señor (1994) su me-jor banda de sonido. Tal vez esto distinga a Sartan de otros grupos que a lo largo del tiempo incursionaron en alguna forma de violencia, porque el álbum está a la altura de cualquier otro elepé extremo de su época, sumado a que, como agrupación, estaban realmente en la posición política opuesta a los exponentes noruegos de este estilo, como Bur-zum. Cuenta Javier que esa mezcla con el grindcore y otras vertientes las absorbieron como sólo pueden hacer los jóvenes obsesionados con música sacrílega: "la grabación de Sepultando... llegó cuando escuchamos a Darkthrone, Samael v bandas recontra repodridas, como Deicide y Cannibal Corpse. Nuestro estilo cambió, se mezcló con el black metal, que es como nos catalogan por la escenografía, pero en realidad metemos muchos estilos del metal extremo, principalmente, hardcore y grindcore. Estuvo muy bueno: el sello nos pagó 20 horas de grabación en 1994, hace 30 años, tenía 15 o estaba por cumplirlos; éramos jó venes y la mayoría entrábamos al estudio por primera vez, fue una muy buena experiencia. De diciembre de 1991 hasta marzo de 94 fueron los cambios de Sartan, de género v estilo, fue cuando aprendimos a tocar. Nos preparamos un montón, tanto para grabar como para los recitales. El concierto que hicimos el 8 de abril de 2023 fue lo más parecido a lo que veníamos ensavando para grabar en 1994, pero con una

calidad muy superior<sup>2</sup>. Es difícil dejar pasar la vida de Poder Negro, a pesar de que exis-tieron en los noventa. Se trata de un capítulo oculto de la historia del rock en Argentina: una comunidad proletaria de punks y heavys que peleaban contra skinheads nazis,

nacida entre el público y los músi-

#### Organización democrática

Behemoth refiere: "nos considerábamos pares, aunque había líderes naturales. Éramos desprolijos, pero también rebeldes, veíamos el anarquismo en los Sex Pistols, sabíamos que estábamos contra los nazis y lo que ellos representan. Nos dedica-mos a estudiar y nos dividíamos los temas para enseñarnos: qué signifi-ca el anarquismo, el socialismo, el comunismo; en ese entonces forma-mos 'La escuelita'. Se fue juntando más gente y les pedíamos estudiar para debatir.

"Odiábamos la hipocresía de la sociedad común: decirte anarquista y no saber qué significa, de dónde vino y quiénes formaron el movimiento, nos parecía hipócrita. Lo mismo con el socialismo, llegaron a las reuniones gente de partidos políticos, sin decir adonde pertenecían; uno dio una clase sobre la Pa-tagonia rebelde, nos enamoramos de esa historia y de la convicción de Severino Di Giovanni, que nos marcó a todos con su honestidad y el amor hacia la libertad que tenía. La organización era democrática, al principio no había nada que votar, después empezaron las separacio-nes de ideas, se votaba y quien no estaba de acuerdo con la decisión de la mayoría podía irse.

"Nosotros vivíamos en comunidad, tanto para escuchar música como para hablar de los fanzines, organizarnos en lo que íbamos a hacer también en la parte política."

El 20 de abril de 1996 se realizó en el Parque Rivadavia, del barrio Caballito de Buenos Aires, un recital en repudio del asesinato del joven Walter Bulacio, perpetrado por la policía. Las investigaciones lograron reconstruir los hechos: tras ser entregado a la policía por la seguridad privada al intentar ingresar al concierto de Los Redonditos de Ricota, el grupo de rock más popular de Argentina en esa época, entre testigos y pericias se verificó que fue torturado en una comisaría ĥasta la muerte.

El concierto del parque Rivadavia para repudiar el asesinato es hoy considerado histórico, ya que mezcló a grupos que llegarían a ser muy convocantes por su propia cuenta, como La Renga y Los Piojos. Tam-bién por cuestiones extra musicales: en el parque estaba un puesto de libros de propaganda neonazis, que ese día custodiaban unos 30 skinheads con bates de beisbol. En un momento del concierto, un grupo de personas dijeron que los pela-dos estaban golpeando a la gente. El resultado fue un skinhead muerto: Marcelo Scalera.

#### Juventud rebelde

El hecho marcó esta saga de tribus urbanas y tuvo una amplia cobertura mediática. Por entonces el diario La Nación señaló a Poder Negro como posible autor del asesinato, algo que Javier desmiente: "vale recor-dar que nosotros nos llamábamos Poder Negro y ya habíamos tenido unos cuantos enfrentamientos: nos tenían en la mira y a los primeros

que marcaron fueron a nosotros. "Estuve ahí y se despegó más de la mitad del recital, no sé si había 2 o 4 mil personas; la masa fue contra el puesto nazi de los skinheads de Franze, un hijo de comisario, que estaban esperando a la gente con bats y cascotes, pero no calcularon que iban a ser tantos. Fue una cosa de masas, es imposible señalarnos a nosotros, salvo por nuestros ante-cedentes en las batallas. ¿Si tuvimos persecución? Salían en los diarios esas cosas y por lo menos fue en una época antes de la Internet, lo cual hizo que no fuera tan masiva. Pero el suceso fue un verdadero golpe al nazismo, ahí la prensa se encargó de mostrar quienes eran los skinheads de acá y entonces se tuvieron que esconder; hasta el día de hoy que no salen. Fue espectacular, un golpe tan grande que no nos lo podemos atribuir: fue la juventud rebelde."

Los integrantes de Sartan Ilevaron la cultura del intercambio de casetes regrabables hasta sus últimas consecuencias, lo hicieron a ellos mismos, perjudicando las ga-nancias del sello que los contrató y dejando ingresar gratis a una gran parte del público en su último show: 'en 1995 fuimos a tocar a Salta y a Juiuv, pero en en el primer lugar no

lo hicimos porque hubo una razia antes del recital. Terminamos en la casa de uno de los chicos de allá, charlando y repartiendo casetes, los llevamos regrabados con fotocopia color y los vendíamos a precio costo. Cuando el sello se enteró de eso y del último recital, en el que hicimos avalancha para que entrara gratis un grupo importante de gente, nos echaron. En Jujuy tocamos y fue el pogo más agresivo que vi desde arriba del escenario".

Javier empezó a pensar en una vuelta de Sartan cuando se cumplió un número redondo del comienzo del grupo: "hace dos años salió una especie de revista en la que se hablaba de 30 años de Sartan, creo que escrita por mi hermano. Ni la lei, porque le gusta inflarse mucho y eso es algo que me revienta. A su vez llegó a mis manos una redición de Sepultando... hecha por Tormentos Fanzine, de Santa fe, y Peste Producciones, de Entre Ríos; fue una locura ver el disco después de casi 30 años, un acto de amor hacia el álbum que me devolvió to-dos los recuerdos. Llamé a los ex integrantes para ver si daba hacer tres temas o sólo para juntarnos. Retomar esa relación con Walter, que hace 27 años no veía, fue her moso, y con el Mono también. Empezamos a ilusionarnos con seguir tocando, porque es algo muy lindo de nuestra amistad, después de haber vivido tantos años en nuestra gestación como personas, espalda con espalda. Decidimos seguir para adelante, hacer los mismos temas y tratar de mejorarlos. Tuvimos que buscar cantante y bajista para Îlegar a la formación de hoy. Hay muchas expectativas y ganas, siempre dispuestas al combate".

La agrupación bonaerense forma parte de la historia del metal extremo en Argentina. El grupo profanaba cementerios y tomaba objetos que usaron como escenografía. Foto tomada de





# Cameron expone su "arte perdido" de dibujar, en París

AFP

James Cameron, el creador de éxitos cinematográficos como Ter-minator, Aliens y Titanic, fue uno de los pioneros del uso de nuevas tecnologías en el séptimo arte, pero en una entrevista en París dijo que se ve a sí mismo como un 'dinosaurio' porque aún le gusta el lápiz y el

papel para imaginar sus historias. L'Art de James Cameron es una exposición que se abrió en la Cinemateca Francesa aver, hasta enero. El visitante puede contemplar los bocetos que el cineasta ha elaborado desde su infancia hasta la saga

Avatar.
–¿Qué importancia tenía dibujar

en su infancia?

–"El dibujo lo era todo. Era como procesaba el mundo. Leía, veía películas, absorbía toda la narración y luego simplemente tenía que contar la mía. Recuerdo muy claramente que a los ocho o nueve años fui a ver la película La isla misteriosa. Me quedé asombrado por las enormes criaturas y el cangrejo gigante, pero cuando regresé a casa no dibujé la cinta, hice mi propia versión con

diferentes animales.

"Recuerdo también que en la escuela secundaria me tomaba muy en serio la disciplina de dibujar en todo tipo de estilos diferentes. Creé mis propios cómics. Pensé que tal vez escribiría una novela y la ilustraría. Aún no existían las narraciones gráficas, pero estaba pensando en viñetas... así que realmente lo hacía en planos. La transición al cine fue bastante fácil."

–¿Cómo inspiraron estos prime-ros dibujos sus películas?

-"(Mi primer dibujo de Avatar) lo hice cuando tenía 19, así que hace 50 años. Ese diseño me llevó a pen-

sar en un mundo bioluminiscente y escribí una historia sobre ello a finales de los setenta. A principios de los noventa, cuando fundé una compañía de efectos visuales y estábamos tratando de hacer personajes y criaturas generados por computadora, necesitaba un guion sobre otro planeta, así que encontré ese trabajo artístico, y eso se convirtió en Avatar, en 1995.

#### Sueños y visiones

"La imagen de Terminator me vino en una visión. Estaba enfermo. tenía mucha fiebre, y en ese sue ño febril vi un esqueleto cromado emergiendo de un incendio. Lo dibujé de inmediato. Y luego pensé: ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo era antes? E instintivamente supe que parecía humano antes del fuego.

"Cuando era niño tenía sueños de pasar por túneles acuáticos a gran velocidad, como un sistema circulatorio, que terminaban en el abismo. Tuve una pesadilla sobre estar en una habitación donde las paredes estaban cubiertas de avispas que me matarían, y eso se convirtió en la escena de Aliens donde ella corre hacia la cámara de los huevos.

-¿Cree que los niños están per-diendo estas habilidades debido a la tecnología?

"No creo que podamos retroceder, pero es importante que las personas desconecten de vez en cuando. Es fundamental pasar tiempo en la naturaleza, contigo mismo, simplemente calmar la mente. Las personas son muy creativas, pero si constantemente están siendo bombardeadas por la creatividad de otras personas con películas, juegos, eso tiende a estancarlas.

"El dibujo se está convirtiendo en un arte perdido. Incluso los artistas que trabajan conmigo generalmenEl cineasta canadiense en la inauguración de la exposición El arte de James Cameron, en la Cinemateca Francesa, Foto Afp.

te no usan lápiz y papel. Me consideran un dinosaurio porque llego y dibujo algo. Pero tengo que sentirlo con líneas y texturas.

-¿Le preocupa la inteligencia artificial?

-"El problema es que hay múl-tiples tipos de IA, algunas de las cuales aún no han llegado. La inteli-gencia artificial general es una gran incógnita. Creo que definitivamente deberíamos frenar en ese campo.

"En términos de IA generati-va... eso es realmente interesante porque los datos que recopilan son todas las imágenes que los seres humanos han creado. Estamos exhibiendo nuestro subconsciente, que regresa a nosotros a través de estas imágenes. Por eso son tan convincentes, porque realmente so-mos nosotros en gran medida. Creo que el artista humano se va a volver más importante."

-¿Puede darnos pistas sobre

-"En la tercera película estamos en un momento de transición entre luchar por la supervivencia de la Tierra y de Pandora. Estamos explorando otras culturas en el planeta y consolidando la historia del villano. Hay un montón de cosas nuevas que le suceden a la familia Sully... y presentamos a un nuevo personaje que luego se convierte en una parte importante de la historia. Hay que recordar que esto es un arco narrativo que va desde uno hasta cinco, y estamos justo en el medio.

"Pero puedo prometer esto: Sea lo que sea que pienses que va a ser, no lo es."

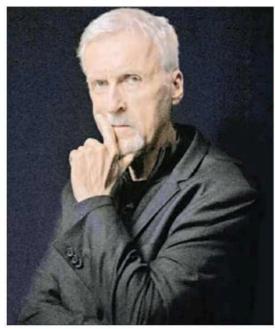



Con Rosa Brizuel El análisis de los desafíos sociales culturales, económicos y científicos desde la Universidad Nacional

#### 19:30 DESASTRES RADIOACTIVOS. A 38 AÑOS DE CHERNÓBIL El mundo después de Fukushima

Documental que retrata el desastre que derivó del terremoto de Japón

#### 20:30 Revista de la Universidad

Con Andrés Cota Espacio de reflexión y diálogo sobre diversos temas de interés

#### 21:00 Encuadre Iberoamericano

Con Fernanda Solórzano v Leonardo García Tsao Conversación sobre películas iberoamericanas que tienen como escenario la playa

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: 100 AÑOS DE MARLON BRANDO El rostro impenetrable De Marlon Brando (Estados Unidos, 1961)



El mundo después de Fukushi







## El musical Mamma Mia! cumple 25 años en el West End londinense

#### REUTERS

En 1999, el equipo femenino res-ponsable del musical Mamma Mia!, basado en canciones del grupo pop sueco ABBA, no tenía ni idea del éxito que alcanzaría su espectáculo.

"Cuando eres productora, es-peras que todo funcione. Así que estar aquí 25 años después es un gran acontecimiento", dijo Judy Craymer, unos días antes de que el musical celebre su éxito en el West End londinense.

El drama de una madre y su hija con tres posibles padres se ha llevado al escenario en más de 450 ciu-dades de todo el mundo y ha dado lugar a dos películas exitosas. "Las canciones de ABBA son la

cereza del pastel, pero lo que hemos hecho es poner las canciones de AB-

BA en contexto", señaló Craymer sobre el espectáculo, escrito por Catherine Johnson y dirigido por Phyllida Lloyd.

Representamos a gente real. No es un cuento de hadas. Es muy doméstico", indicó la actriz Mazz Murray, que interpreta a Donna, la madre en la historia, en la producción del Teatro Novello de Londres. Añade que oye al público llorar y reír durante el espectáculo.

"Creo que Mamma Mia! cambió una dinámica. Se ha ganado un lugar en la historia cultural del teatro musical", mencionó Craymer, seña-lando que ofrecía algo diferente y más ligero que otros musicales de éxito de la época, como Los miserables, de Cameron Mackintosh, y El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber.

Reflexionando sobre cómo ase-

gurar el uso de la música, Craymer refirió que cuando empezó a sugerir a las estrellas de ABBA Benny Andersson y Björn Ulvaeus en los años ochenta que se podía hacer un musical con sus canciones "probablemen-te ya habían pasado a otras cosas.

"Creo que pensaban que ABBA había desaparecido... No fue hasta más tarde, en los noventa, cuando las cosas empezaron a florecer, cuando empezamos a avanzar.

"Lo que me encanta es que en estos 25 años hemos conseguido llevar el espectáculo, el teatro y al grupo ABBA a nuevas generacio-nes", añadió.

Casualmente, mientras Mam-ma Mia! celebra 25 años mañana, ABBA también conmemora los 50 años del lanzamiento de su canción Waterloo en 1974, que les dio a conocer mundialmente.

#### AL PÚGIL MEXICANO LE TEMEN POR SU POTENCIA Y PODER, AFIRMA

# Sea fajador o estilista, estoy listo para cualquier rival en JO: Miguel Martínez

El duranguense asegura que la selección de boxeo está fuerte y confía en que regresarán de la justa parisina con varias medallas

#### ADRIANA DÍAZ REYES

Postrado en una cama tras una operación en la rodilla derecha, Miguel Martinez vio esfumarse sus aspiraciones de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Con una televisión prestada, el boxeador siguió la participación de la delegación mexicana sin saber si algún día podría vivir ese sueño.

algún día podría vivir ese sueño.

"Veía a los coordinadores cansados de llevarme la comida al cuarto y pensé que ya no servía para nada, ni cabeza estaba muy mal. Me daban ganas de llorar al pensar que no iba a quedar bien y que mi carrera había terminado", relató el púgil, quien está a menos de cuatro meses de competir en París 2024.

Después de nueve meses de re-

Después de nueve meses de recuperación, el apoyo de dos fisioterapeutas y una inspiración muy especial, Martínez volvió a los entrenamientos con la meta de convertirse en un medallista olímpico.

"Comencé a correr y a partir de entonces todo estuvo bien. El que me sacó adelante fue mi abuelo, quien me formó desde los tres años. En un árbol me puso un costal con tierra y serrín para entrenar cuanDespués de su participación en los Olímpicos, Miguel Martínez ya piensa en su paso hacia el profesionalismo. Foto cortesía del boxeador

do era un niño. Recuerdo que lo colgó y me dio unos guantes muy viejitos para tirar mis primeros golpes; así comenzó todo", recordó el representante nacional en los 63.5 kilogramos.

En 2020, poco antes de la lesión de Martínez, don Heriberto falleció, lo cual entristeció mucho al boxeador, originario de Durango.

"Dicen que estoy loco, pero platico con él y siempre me dice que cumpla la promesa que le hice de llegar a lo más alto. Voy a conseguirlo para que se sienta orgulloso y toda mi trayectoria tenga su recompensa", comentó el deportista, quinto lugar en el Campeonato Mundial en Uzbekistán 2023.

Con 15 años pegándole al costal, el seleccionado se considera listo para pelear ante cualquier adversario en París.

"Desde chiquito he sido peleonero y muy bueno. Puedo boxear en cualquier estilo, ser fajador o estilis-



ta, pelear largo o corto. Me acoplo al rival que se me presente", detalló.

El duranguense confía en que se conseguirán más plazas olímpicas en el último clasificatorio que se realizará en Tailandia.

"El equipo está muy fuerte y se pueden lograr más boletos, incluido el de Rogelio Romero, a quien admiro. El mexicano tiene potencia y poder, ya nos tienen miedo y se la piensan para enfrentarnos. Van a tener que prepararse sicológicamente nuestros adversarios, porque trabajamos el triple y somos guerreros. Habrá más plazas y me-

dallas en los Olímpicos."

Tras su participación en la justa veraniega, el tricolor tiene contemplado otro sueño. "Cuando llegue

al profesionalismo aspiro a ganar títulos mundiales. Uno de los boxeadores que más admiro es el ucranio Vasyl Lomachenko, incluso tengo su apellido tatuado, porque me encanta su forma de polear"

canta su forma de pelear."
El púgil seguirá con sus entrenamientos en el CNAR a la espera de un posible campamento en Europa antes del debut en Paris.

# Vingegaard y Evenepoel sufren fracturas tras caída masiva en Vuelta al País Vasco

AP Y AFP

Jonas Vingegaard, reinante bicampeón del Tour de Francia, sufrió fracturas en una clavícula y varias costillas tras una caída masiva en la Vuelta al País Vasco ayer. El percance también afectó a Primoz Roglic, vigente campeón olímpico de la contrarreloj, y a Remco Evenepoel, uno de los favoritos en el ciclismo de ruta en París 2024.

Visma, el equipo de Vingegaard, informó horas después de la caída que el danés de 27 años "afortunadamente está estable y consciente".

Añadió que "los exámenes en el hospital revelaron que tiene una clavícula y varias costillas rotas. Permanece internado por precaución".

En tanto, Evenepoel fue diagnosticado con fracturas en una clavícula y un omóplato. Su equipo Soudal Quick-Step dio a conocer que será operado en su natal Bélgica. Roglic, líder hasta ahora de la carrera y quien se levantó cojeando, ya había sufrido el miércoles otra caída importante, que no le había impedido finalizar la tercera etapa pese a sufrir varias magulladoras y contusiones.

Otro corredor, el australiano Jay Vine, se quedó también bastante tiempo en el suelo antes de ser atendido y llevado a un hospital, según anunció su equipo.

La caída se produjo a menos de 30 kilómetros de la meta de la cuarta etapa. Vingegaard, quien ganó la carrera en España el año pasado, quedó inmóvil mientras recibía atención médica, a un costado de la ruta, y fue trasladado en ambulancia con una máscara de oxígeno y un collarín.

Todo ocurrió cuando los ciclistas daban una vuelta a la derecha y la rueda delantera de uno de los participantes se resbaló, provocando que los corredores perdieran el control. Había algunas piedras grandes en ▶ Paramédicos trasladan a Jonas Vingegaard, reinante campeón del Tour de Francia, quien resultó con heridas en la clavícula y varias costillas. Captura de pantalla de un video de X

el camino, aunque no quedó claro si alguien impactó en ellas. Las imágenes del percance mos-

Las imágenes del percance mostraron a los ciclistas tirados en el camino, incluso en una zanja de drenaje de concreto.

Vingegaard ganó las dos competencias en las que ha participado esta temporada, la Tirreno-Adriático y la O Gran Camiño en España. Es considerado favorito nuevamente en el Tour, que este año concluirá en Niza debido a los Juegos Olímpicos de París.

cos de París.

"En la radio escuchamos que Jonas estuvo involucrado en una caída importante", comentó el director deportivo de Visma, Addy Engels, a Eurosport. "Inmediatamente nos



dimos cuenta que no se veían bien cuando llegamos por él. Afortunadamente estaba consciente".

Evenepoel, quien ganó etapas en el Gíro de Italia y la Vuelta a España el año pasado, se estrelló contra el pavimento y cayó sobre un área arbolada, aunque pareció salir caminando sólo tocándose el pecho. Su equipo, Soudal Quick-Step, confirmó después que abandonó la

competencia y "se dirige al hospital para ser examinado".

La etapa entre Etxarri Aranatzy Legutio fue detenida y el reinicio se retrasó esperando que regresaran los médicos para que acompañaran al resto del pelotón. Los tiempos no contaron para la clasificación. Louis Meintjes de Intermarché Wanty ganó la fase y Mattias Skjelmose quedó en la cima general.







Juega por la bolsa acumulada

8.3

MILLONES DE PESOS

Concurso 2223 Cierre de venta 05 de abril de 2024

Cuando te llegue la suerte juega en











#### **CAE ANTE EL KAZAJO ZHUKAYEV**

# Termina participación de Rodrigo Pacheco en el Abierto de la CDMX

ADRIANA DÍAZ REYES

La participación del yucateco Rodrigo Pacheco terminó ayer en el Abierto de la Ciudad de México tras caer en la ronda de octavos de final ante el kazajo Beibit Zhukayev con parciales de 6-3 y 6-4.

Luego de protagonizar un debut soñado en el estadio Rafael *Pelón* Osuna, el tenista de 18 años sucum-bió ante el número 201 de la clasificación mundial en un duelo del que rescató un importante aprendizaje.

"Creo que pude jugar mejor, pe ro mi rival no me dio oportunidad con tantos servicios aces. Nunca me sentí cómodo en el partido y en algunos momentos tuve mucha presión. A pesar de todo aprendí a seguir enfocado, competir cada punto y saber que lo mental es muy importante para poder ganar un partido dificil", comentó.

A pesar del descalabro en casa, el camino del vucateco en el circuito profesional ATP apenas comienza.

"Me ha servido de mucho en-

frentarme a jugadores de alto nivel y mayor experiencia. Competir con ellos es algo muy complicado, pero aporta mucho.

Pacheco llegó al número uno del mundo en la categoría juvenil y este año debutó en el máximo circuito, una transición complicada en la que irá paso a paso.

"Este año estaré jugando mu-chos Challengers y Futures, después pensaré en disputar certámenes de mayor dificultad. No es sencillo el cambio ni la adaptación.

A Pacheco le encantaría poder aspirar a las qualys de los torneos Masters 1000 y Grand Slams. Pero el camino es largo.

Tengo que estar en el ranking 200, me falta subir muchos escalones todavía. Debo mejorar un par de cosas y el próximo año apostarle a torneos más competitivos."

En la mudanza de juvenil a profesional Rodrigo está apoyado por cuatro marcas que lo patrocinan y

apoyan en sus gastos.
"Ellos me dan un recurso y yo tomo las decisiones sobre los torneos ▲ "Me sirvió mucho el enfrentar a jugadores de alto nivel. Fue un torneo de mucho aprendizaje". dijo el tenista juvenil mexicano. Foto cortesia del certamen

en los que participo. Valoro mucho lo que me proporcionan, por lo que cuido mucho la manera en que lo gasto. Gracias a la iniciativa privada puedo viajar con algún entrenador o preparador físico a Europa y per-

seguir mi sueño", detalló. En más resultados, el argentino Thiago Tirante, primer sembrado, avanzó a cuartos al vencer 7-5 y 6-1 a su compatriota Juan Pablo Ficovich. En tanto, Alexis Galarneau, de Canadá, también sigue en el torneo tras derrotar 6-1 y 6-4 a Nicolás Mejía, de Colombia. Oliver Crawford salió avante de su segundo enfrentamiento ante Murkel Dellien (6-2 y 6-4).

"Fue un rival difícil y vencerlo me dio mucha felicidad. Me siento contento de ir con paso firme en este torneo tan bonito", dijo Tirante.

#### Giovanny Gallegos festeja su primer triunfo en la temporada con San Luis

DE LA REDACCIÓN

Las Grandes Ligas del beisbol se han convertido en un buen escenario para los mexicanos. Ahora, Giovanny Gallegos firmó su pri-mera victoria con San Luis para cerrar con destacadas actuaciones de tricolores la primera semana de esta temporada

El sonorense tuvo el temple suficiente para rescatar a su equipo al entrar como relevista cerca del final para asegurar a los Cardenales un triunfo por 8-5 sobre los Marlines de Miami.

Gallegos sacó el último out en el cierre de la séptima entrada alta cuando la franquicia de San Luis iba perdiendo por 5-3. Este mo-vimiento dio tiempo a los Cardenales para reaccionar en la parte baja del mismo episodio con cinco carreras y así dar la voltereta en la pizarra para llevarse el triunfo.

Apenas el domingo, Gallegos se había apuntado su primer salvamento en esta campaña al contener al japonés Shohei Ohtani, estrella de la liga, en la victoria por 6-5 sobre los Dodgers de Los

Así, Gallegos siguió el sendero de otros mexicanos como Patrick Sandoval (Angelinos) v Daniel Duarte (Mellizos), quienes también han conseguido la victoria para sus respectivas franquicias, o Alex Verdugo, quien cumplió ayer con los Yanquis al conectar su primer jonrón

#### Tellez colabora en victoria de Piratas

Rowdy Tellez, otro de los mexicanos a seguir en esta campaña, fue clave para que los Piratas de Pittsburgh se recuperaran después de su primera derrota en la temporada para superar por 7-4 a los Nacionales de Washington.

Tellez pegó al jardín central un sencillo productor de dos carreras en la primera entrada alta para que los Piratas aumentaran una ventaja que ya tenía a 3-0 en el marcador.

El tricolor ha iniciado con buen pie el torneo, pues apenas hace unos días también pegó su primer jonrón. En contraste, Joey Meneses tuvo una agria iornada al perder con los Nacionales.

En otro duelo estelar, Tanner Bibee y el *bullpen* de Cleveland repartieron 15 ponches para anular a los bateadores de Minnesota, mientras Steven Kwan sumó tres imparables y los Guardia-nes estropearon el primer juego de los Mellizos en casa al derrotarlos por 4-2.

Detroit se impuso por 6-3 a los Mets de Nueva York en el segundo duelo de una doble cartelera que se extendió a extrainnings.

Los Royals se impusieron por 10-1 ante Medias Blancas.

#### SIGUEN DE LÍDERES



El Liverpool se mantiene en la cima de la liga inglesa tras superar 3-1 al Sheffield United con anotaciones de Darwin Núñez (izquierda), Alexis Mac Allister (centro) y Cody Gakpo. Los dirigidos por Jürgen Kloop cuentan con 70 puntos, a dos más que su más cercano perseguidor Arsenal. Por su parte, el Chelsea se impuso 4-3 al Manchester United. Foto Afp, con información de la



# **ECONOMÍA**



| Tipo de cambio (pesos) | Compra | Venta |
|------------------------|--------|-------|
| Dólar                  | 16.10  | 17.03 |
| Furn                   | 17.96  | 17.96 |

| Tasas de interés |        |
|------------------|--------|
| Cetes 28 días    | 10.88% |
| Cetes 91 días    | 11.09% |
| TIIE 28 días     | 11.24% |

| Inflación                         |            |       |
|-----------------------------------|------------|-------|
| 1ª guincena de marzo 0.27%        | anual      | 4.48% |
| De feb. 2023 a feb. 2024          | 4.40%      |       |
| Reservas internacionales          |            |       |
| 217 mil. 193.8 mdd al. 27 de mar. | zo de 2024 |       |

| Petróleo (dólares) | Precio | Var   |
|--------------------|--------|-------|
| WTI                | 86.59  | +1.16 |
| Brent              | 90.65  | +1.30 |
| Mezcla mexicana    | 79.65  | +1.11 |

|                               | IPC (Indice de<br>EXICANA DE ) | precios y cotizaciones)<br>VALORES |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Cierre 57 mil 882.76 unidades |                                |                                    |  |  |
| Variación p                   | untos                          | +379.37                            |  |  |
| Variación por ciento          |                                | +0.66                              |  |  |

INVERSIONISTAS, CÓMODOS CON POSICIONES LARGAS

# Apuesta por un peso estable se mantiene en los mercados

#### **CLARA ZEPEDA**

La estabilidad del peso, una de las monedas de economías emergentes más intercambiadas –porque es posible comprar o vender la moneda mexicana en el sistema financiero global las 24 horas los 365 días del año-, se ha consolidado este año, al cotizar en 16.53 unidades por dólar spot, su nivel más bajo desde finales de 2015, de acuerdo con datos oficiales.

Varios hechos destacan de una de las monedas preferidas de los operadores para invertir, consideran especialistas.

El peso alcanzó su valor más bajo, en sus casi 30 años de historia de libre flotación –que varía por su oferta y demanda en el mercado internacional de divisas–, el 23 de marzo de 2020, en plena crisis de la pandemia de covid-19, con una cotización de 25.1050 unidades por dólar en el mercado al mayoreo. De entonces a la fecha se ha apreciado 34.11 por ciento.

A nivel de las economías emergentes, el peso es el que mejor se ha comportado, pues en 2023 alcanzó una ganancia sin precedente para un cierre de año de 13 por ciento y fue de las divisas a nivel internacional más fuertes frente al dólar.

#### Recuento del superpeso

Los astros parecen alinearse con el tipo de cambio en México. En un entorno de alta inflación, los bancos centrales de México y Estados Unidos han tenido que subir sus tasas de interés -que determinan el costo del crédito al que se financian empresas y personas-, pero el diferencial entre Banco de México (BdeM), ubicada en 11 por ciento, y la de la Reserva Federal (Fed), en 5.50 por ciento, hace más redituable para los inversionistas internacionales comprar bonos gubernamentales en México, por lo que aceptan el mayor riesgo.



De su punto más bajo, marzo de 2020, la moneda mexicana se ha apreciado 34.11%



Otra razón de la estabilidad del "superpeso" es el ingreso de dólares al país por el incremento en las exportaciones de 593 mil 12 millones de dólares en 2023, anotando un monto máximo, impulsadas por las ventas al exterior de la industria automotriz.

automotriz.

Aunado a lo anterior, los envíos que hacen mexicanos que viven en el extranjero ascendieron a un récord de 63 mil 286 millones de dólares el año pasado, y la inversión extranjera directa (IED) sumó 32 mil 900 millones de dólares.

La anterior se explica porque Mé-

La anterior se explica porque México reemplazó a China en 2023 como el mayor exportador a Estados Unidos después de 16 años de que Pekín mantuvo el primer lugar.

Además, el país está en una zona privilegiada ante la búsqueda de fabricantes globales, especialmente en sectores como chips, autos, vehículos eléctricos y baterias, para ubicar nuevas plantas.

ubicar nuevas plantas. "Un 40 por ciento del movimiento del tipo de cambio es interno. Las cuentas externas de México están bien, la banca en el país está capitalizada, no están quebrando empresas, el Banco de México es autónomo y las finanzas públicas con un plan crefble de reducir el déficit en la próxima administración-son estables, por lo que internamente sí hay un soporte para el peso. Así, lo externo entra como factor principal -inflación y tasas de interés en Estados Unidos-, por lo que cualquier decisión de la Reserva Federal moverá al tipo de cambio", afirmó Marco Oviedo, estratega para América Latina de

#### Diferentes ángulos

Un peso fuerte no beneficia a todos por igual. De acuerdo con el colectivo México, ¿cómo vamos?, un peso caro beneficia a quienes tienen deudas u obligaciones financieras en dólares, a importadores, a quienes van a hacer algún viaje al extranjero o a quienes compran insumos en el mercado internacional para su producción.

Sin embargo, perjudica a quienes reciben ingresos del exterior, como las familias receptoras de remesas, pues reciben menos pesos por dólar enviado; a los turistas extranjeros, porque consumir en México es más caro para ellos; y a quienes venden sus productos en el exterior (exportadores), porque se encarecen y pierden competitividad.

y pierden competitividad.
Por ejemplo, Juan José Li Ng, analista senior de BBVA, explicó que la apreciación del peso y la inflación provocaron que los hogares en México recibieran en febrero un 8.8 por ciento menos en términos reales de dinero que hace 12 meses. Es decir, para comprar lo mismo que antes en pesos, los hogares necesitan recibir más dólares.

#### ¿Larga vida a la estabilidad?

"Hasta ahora todo mundo está muy cómodo con posiciones largas en el peso; nadie se quiere ir corto porque no hay un argumento fuerte para ir en contra de él. Hay algunos niveles, pues ahorita muchos están apostando en 16.80 por dólar y toman ganancias, que en el argot se llama casquear, pero nada fuerte, no están con posiciones fuertes, por lo que eso es lo que le da estabilidad a la moneda. Los fondos de inversión grandes están en posiciones estratégicas", explicó Oviedo.

Por su parte, Janneth Quiroz, directora de análisis económico, tipo de cambio y bursátil de Monex, prevé que los operadores en el mercado de futuros del Chicago Mercantile Exchange (CME) mantendrán sus posiciones a favor del peso lo que resta de 2024.

Sin embargo, el periodo de elec-

ciones trae incertidumbre, advirtió Quiroz, pues con las elecciones se avecinan posibles cambios en la conducción de política económica, aunque con la continuidad que se observaría con Claudia Sheinbaum, de ser la eventual ganadora de la contienda, la incertidumbre podría ser baja. Sin embargo, están en el escenario los problemas geopolíticos en Medio Oriente.

Los inversionistas están cómodos hasta el momento por el escenario que se vislumbra el 2 de junio, pues según las encuestas, Sheinbaum es puntera; aunque una alternancia con Xóchitl Gálvez, tampoco les incomoda.

Marco Oviedo alertó, sin ser el escenario base, que si se llegase a suscitar una crisis política por no reconocer Morena los resultados de las elecciones, o que suceda algo inesperado, como un accidente, el tipo de cambio sí se presionaría fuerte.

En contraste, la relección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no traería tanto nerviosismo, pues los mercados ya lo conocen, a menos que se vuelva a meter con el T-MEC, eso si pondría en aprietos al peso y lo llevaría a rebotar arriba de 18 por dólar.

Otro elemento importante para mantener al peso estable, una vez que pasen las elecciones en México, será cómo la nueva administración le dé viabilidad a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno federal ha salido al auxilio de Pemex, al condonar una serie de impuestos, por poner un ejemplo, y aún así sigue siendo de las empresas más endeudadas del mundo, con más de 100 mil millones de dólares. La complicada situación financiera de la paraestatal estará en el aire y presionará al peso si se mantiene la misma política actual. "La estabilidad del peso podría caducar".

#### No hay ciclo de recortes; se evaluará en cada reunión, señala BdeM

#### BRAULIO CARBAJAL

La junta de gobierno del Banco de México (BdeM) coincidió en el avance del proceso de desinflación que ha mostrado México, lo que llevó al banco central a disminuir por primera vez en tres años su tasa de referencia; no obstante, consideró que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria.

El revelar las minutas de su pasada reunión de política monetaria en la que se redujo en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia para dejarla en 11 por ciento, los miembros del BdeM puntualizaron que la menor inflación ha sido resultado de la moderación de los efectos de los choques y del nivel de restricción monetaria.

Uno de los integrantes de la junta consideró que todavía no era el momento de iniciar un ciclo de recortes a la tasa de referencia. No obstante, estimó que existe cierto espacio para realizar un ajuste fino y aislado para mantener una postura restrictiva, pero no excesiva.

La mayoría de los integrantes coincidieron en que la disminución en la tasa no significa que se haya dado por concluido el combate a la inflación ni es señal de complacencia, pues aún falta para llegar a la meta y prevalecen riesgos para alcanzarla, por lo tanto debe mantenerse la prudencia en el manejo de la política monetaria, y dejar claro que la evaluación de recortes adicionales se hará cada reunión.

Otro enfatizó en que la baja a la tasa no fue prematura porque previamente se realizaron 15 incrementos consecutivos, acumulando 7.25 puntos porcentuales y llevando la tasa de referencia a su máximo histórico, para mantenerla ahí por prácticamente un año, siendo la pausa más larga después de un ciclo alcista.

#### Voto disidente

La subgobernadora Irene Espinosa fue la única que se manifestó en contra de reducir la tasa de referencia, argumentando que la inflación general aún se encuentra lejos del objetivo, por lo que hacerlo pondría en riesgo la convergencia y, con ello, la credibilidad sobre el compromiso del BdeM con su mandato prioritario de la estabilidad de precios.

#### LA JORNADA Viernes 5 de abril de 2024

#### **MÉXICO SA**

¿"Peligro para México"? // Barones Forbes, insaciables // Aramburuzabala, decoro

#### CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ARA SER "UN peligro para México" (campaña sucia en la que tantos millones de pesos invirtieron), los barones mexicanos marca Forbes no pueden quejarse de Andrés Manuel López Obrador: entre diciembre de 2018 e igual mes de 2023, sus fortunas conjuntas se incrementaron la friolera de 67 mil 200 millones de dólares limpios de polvo y paja (de 132 mil 500 a 199 mil 700 millones de billetes verdes, con todo y pandemia), amén de que, con todos los "riesgos" y "amenazas" de ese personaje político, unos pocos lograron colarse al inventario de ricos entre los ricos (como los hermanos Coppel Luken, citados en el México SA de ayer). Y todos ellos no dejan de frotarse las manos, porque les falta contabilizar sus resultados de 2024, último año del sexenio en el que "vivieron el peligro".

DESDE LUEGO, HAY de casos a casos. Por ejemplo, en ese periodo la fortuna de Carlos Slim aumentó 59 por ciento (de 64 mil a 102 mil millones de dólares); la del tóxico Germán Larrea 110 por ciento (de 13 mil 300 a 27 mil 900 millones) y la del abonero Ricardo Salinas Pliego 21 por ciento (de 11 mil 100 a 13 mil 400 millones, libres de impuestos). Esta tercia —especialmente el primero—acapara 72 por ciento de las fortunas autóctonas marca Forbes, la mayoría de ellas amasadas por medio de concesiones del Estado (en todas las ramas económicas), abundantes contratos de obra pública (leoninos, el grueso) y, desde luego, jugosísimas devoluciones y cancelaciones fiscales.

POR CIERTO, A mediados de febrero pasado, en una extrañisima conferencia de prensa, Carlos Slim quejose amargamente de que su empresa Teléfonos de México (cortesia de Carlos Salinas de Gortari) "ya no es negocio", pues desde hace 10 años "arrastra cifras rojas". Pobre hombre, pero sin duda los 38 mil millones de dólares que acumuló, con todo y pandemia, entre diciembre de 2018 e igual mes de 2023 salieron de alguna parte, con todo y que asegura que "no veo en qué me ha beneficiado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador".

Y EN LOS casos de Larrea y Salinas Pliego, el sexenio del "peligro para México" ha sido casi casi de terciopelo: el consorcio del tóxico "hombre de negocios" (enriquecido gracias a las abundantes concesiones mineras) se mantiene impune por el homicidio industrial en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006), el "peor desastre ambiental de la historia de la minería en el país" (6 de agosto de 2014, en Sonora) y las tres huelgas mineras (desde julio de 2007: Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas; y Cananea, Sonora, que se mantienen irresueltas), mientras su caja registradora no ha dejado de tintinear. Y por lo que toca al argüendero de los abonos chiquitos y los intereses de agiotaje, la "justicia" no lo ha tocado por su voluminoso adeudo fiscal, al que le da largas y más largas.

**DE AHÍ PARA** abajo, las fortunas de los demás integrantes de la minoría rapaz, los barones autóctonos marae *Forbes*, registran haberes de 8 mil millones de dólares para abajo –hasta un minimo de mil 200 millones–y ninguno de ellos ha sido víctima del "peligro para México". De cualquier forma, por si las moscas, no dejan de invertir en la *guerra sucia* en contra de ese personaje político y su eventual sucesora. Son insaciables.

CASO APARTE Y digno de mención es el de quien ocupa el casillero número cinco entre los ricos mexicanos marca Forbes: María Asunción Aramburuzabala (6 mil 200 millones de dólares, víctima de un intento de extorsión por parte de Joaquín López Dóriga y su esposa), quien en días pasados públicamente narró cómo un grupo "bastante grande" de accionistas de la cervecera Grupo Modelo (en junio de 2013 la trasnacional AB InBev la compró por 20 mil 100 millones de dólares) se negó a pagar los impuestos por esa enorme transacción. En cambio, ella, junto con su hermana, decidió si enterarlos al fisco (sus pares la acusaron de "pendeja" por hacerlo, según narró), y lo hizo por una sólida razón: a su abuelo Félix, español, uno de los fundadores del consorcio, "México le dio la enorme oportunidad de su vida, y nosotros tenemos lo que tenemos es gracias a este país". Y, congruente, pagó lo que le correspondía, mientras los demás pidieron condonación, apoyados por el ex ministro Eduardo Medina Mora. Pero se les apestó.

#### Las rebanadas del pastel

RAUDO CONTRA SUS enemigos y azucarado con sus amigos, el ministro Luis María Aguilar Morales promovió que la Comisión Federal de Electricidad cubra multimillonaria cantidad al municipio de Tecpatán, Chiapas, "por impuesto predial". Mientras, el pago de los voluminosos impuestos adeudados por Salinas Pliego se mantiene en el éter. Ese es cariño.

X, antes Twitter: @cafevega cfvmexico\_sa@hotmail.com



▲ A mediados de febrero Carlos Slim declaró: "no veo en qué me ha beneficiado el gobierno

de Andrés Manuel López Obrador". Foto Pablo Ramos

# La aviación comercial mexicana creció por arriba del promedio internacional: ALTA

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Durante 15 años, el mercado doméstico e internacional de la aviación comercial mexicana creció de manera a un promedio de 5.7 y 5.1 por ciento, respectivamente, cifras que están por encima de la media mundial, afirmó la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

La ALTA presentó su análisis Aviation Insight México, un compendio de estadísticas del transporte aéreo del país, el cual señala que en 2023 fueron transportados un récord de 118.1 millones de pasajeros, 10.6 por ciento más que en 2022.

Más de la mitad, 54 por ciento, del tráfico correspondió a pasajeros locales, posicionando al país como el segundo mercado doméstico má grande de América Latina, sólo detrás de Brasil.

Sin embargo, aunque las cifras son positivas, hay aspectos que juegan en contra del crecimiento sostenido de la industria en el país, como el alto costo que representan las altas tasas y la falta de inversión en los aeropuertos, entre otros aspectos que desfavorecen el desempeño de una industria clave para el turismo internacional, el cual contibuye con 14.9 por ciento de PIB y con 12.2 de los empleos en México.

Apuntó que uno de los aspectos que afectan el crecimiento sostenido de la aviación en el país son los altos impuestos que recaen sobre la industria. "En México se pagan en promedio 104 dólares en tasas e impuestos internacionales, más

4 por ciento en impuestos de tarifa de base, posicionando al país como el tercero en la región donde los pasajeros pagan más en tasas e impuestos totales, sólo después de Argentina y Jamaica".

Recordó que este 2024 la tarifa de uso de aeropuerto del AICM aumentó 3.2 por ciento, constituyéndose como una de las más altas del mundo. "La TUA es un cargo que realizan los aeropuertos a los pasajeros por utilizar sus instalaciones, se trata de una tarifa que puede representar hasta 60 por ciento del costo de un boleto de avión, de acuerdo con el modelo de negocio de cada aerolínea".

En el análisis refirió que entre los retos mencionados se encuentra la infraestructura en México que se considera insuficiente para satisfacer la demanda de vuelos, lo que genera congestión en las terminales.

Esta falta de infraestructura adecuada, añadió, limita el potencial de crecimiento. Además, existe un nivel de incertidumbre jurídica en torno al mercado aéreo de México, que afecta la inversión y la planificación a largo plazo.

José Ricardo Botelho, director ejecutivo de ALTA, resaltó que "en 2023, 42.2 millones de turistas visitaron México, generando un aporte de 30.809 millones de dólares a la economía. Del total de turistas, 20.32 millones ingresaron por vía aérea y aportaron 90 por ciento del total de dívisas que ingresaron al país por turismo, esos datos nos dejan ver claramente la importancia del transporte aéreo para la generación de beneficios económicos en México".

# Disminuyen corrupción y contrabando en aduanas

**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA** 

La participación de personal militar y la utilización de tecnología en la administración de las aduanas ha disminuido los actos de corrupción y el tráfico de ilegal de mercancías, con lo cual se han logrado importantes aseguramientos de dinero, armas y especies en peligro de extinción que pretendían ser trasladados de manera ilícita entre México y Estados Unidos, señalaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese contexto, los funcionarios consultados señalaron que la operación castrense en las aduanas de la frontera norte del pais ha fortalecido el sistema y ha combatido la corrupción denunciando a los funcionarios que han incurrido en actos ilícitos. Con las nuevas estrategias de

trabajo, indicaron las autoridades

entrevistadas, las operaciones que se realizaron en las aduanas fronterizas durante el primer mes de este año aumentaron 3.1 por ciento, respecto al mismo mes de 2023. Explicaron que las aduanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo

Explicaron que las aduanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas y Tijuana, Baja California, concentraron 59.8 por ciento de las operaciones.

En las 21 garitas instaladas en la frontera con Estados Unidos se realizaron un millón 183 mil 128 operaciones en enero de este año, y específicamente en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana, se llevaron a cabo 707 mil 956 de esos movimientos de mercancía.





# Confirma AMLO: se reducirá la exportación de petróleo; ahora se refinará en Dos Bocas

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES

Pemex va a reducir próximamente la exportación de petróleo, pues el crudo se destinará a elevar la producción de combustibles en el país, confirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional aseguró que cuando la Refinería Olmeca esté produciendo combustibles a su máxima capacidad, lo que sucederá en mayo o junio, podrá procesar 340 mil barriles diarios, mismos que se dejarán de exportar.

Interrogado sobre el tema, rechazó que vaya a bajar la producción petrolera, que ubicó en un millón 850 mil barriles de crudo diarios y destacó que de ese volúmen sólo 40 mil son producidos por particulares, por lo que calificó de un "engaño" la reforma energética hecha en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que prometió elevar las inversiones privadas en el sector.

privadas en el sector.

Aclaró que las exportaciones de crudo "se irán recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima en el país".

El plan de su gobierno es que la producción interna de gasolina, diésel y turbosina llegue a un millón 46 mil barriles diarios en 2024, a un millón 332 mil en 2025 y a un millón 396 mil barriles en 2026.

"Para producir este combustible necesitamos alrededor de un millón 850 mil barriles de crudo, entonces cuando estemos aquí no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país.
"Cuando llegamos, solamente se

Cuando llegamos, solamente se vendía petróleo crudo, o la mayor parte era para la exportación y muy poco era para la refinación."

Era "como vender naranjas y comprar jugo de naranja". Explicó que la producción diaria de combustibles en el país era de 453 mil barriles en diciembre de 2018, la cual pasó a 923 mil barriles diarios en 2023 y un millón 160 mil en marzo de 2024

Cerca de 75 por ciento de los ingresos de Pemex provienen en la actualidad del mercado interno y no de la exportación de crudo.

Al apuntar que el sector privado únicamente produce 40 mil barriles diarios, destacó que de los 110 contratos y concesiones entregadas por el gobierno federal pasado a empresas petroleras para la producción, "sólo tres están produciendo y en 107 no hay inversión".

"Engañaron que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que ibamos a estar produciendo con esa reforma energética 3 millones de barriles diarios, nada. ¿A qué se dedicaron? Obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas de valores", enfatizó.

## Tupilco sumará 117 mdb a la producción de Pemex

REUTERS

Petróleos Mexicanos (Pemex) planea extraer 116.9 millones de barriles de petróleo y 124 mil 400 millones de pies cúbicos de gas natural del campo Tupilco Profundo durante su vida útil, informó ayer el regulador petrolero.

Tupilco Profundo es uno de los mayores hallazgos de reservas realizados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras Pemex continúa luchando por contrarrestar la declinación de sus campos más antiguos.

Pemex presentó ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH),

el órgano regulador, un plan de desarrollo modificado para el campo, ubicado en Tabasco, al que ha identificado como su nuevo "productor estrella".

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, se prevé que el campo produzca 42.5 millones de barriles de petróleo, equivalente a unos 116 mil 500 barriles por día (bpd).

"Realmente es un buen campo, pero declinară răpidamente", según una fuente familiarizada con el plan. "La otra ventaja es que la calidad de los hidrocarburos es alta, porque no tienen muchas impurezas, por lo que su valor comercial aumenta".

Pemex planea terminar de perforar tres pozos existentes, tres adicionales y agregar 12 ductos.

El costo total de desarrollo del campo durante su vida útil entre 2024 y 2046 se estimó en poco menos de mil 500 millones de dólares.

# Se modera la confianza de los consumidores en la economía

CLARA ZEPEDA

El deterioro en la percepción por la situación económica esperada para México, así como del empleo para los próximos 12 meses, ralentizó el nivel de confianza de los consumidores mexicanos, lo cual se verá reflejado en sus bolsillos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El sentimiento del mexicano, medido a través del Indicador de Confianza del Consumidor (Icc), se ubicó en 47.3 puntos en marzo, lo que representó un avance mensual de 0.1 puntos, mientras en su comparación con el mismo mes de 2023 mantuvo un crecimiento de 2.8 puntos. Aun así se ubicó en un nível no visto desde febrero de 2019.

La confianza de los consumidores mexicanos aminoró, debido a la caída mensual de dos de sus cinco principales componentes, uno referente a la situación económica esperada del país, que cayó 0.2 puntos, la segunda lectura consecutiva a la baja; mientras la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables descendió un punto en marzo respecto a febrero. En tanto, la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, no presentó variación.

En lo correspondiente a la situación económica presente del hogar, con un avance de 0.5 puntos, y la situación económica futura de los miembros del hogar, con un alza de 0.6 puntos mensual en marzo, mantuvieron el indicador con un marginal aumento.

De ahí que el componente que capta la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables descendió, luego de su rebote en feberro y se mantuvo en un nivel similar al registrado en noviembre de 2023.

# Bate México récord de exportaciones a Estados Unidos: 78 mil mdd

BRAULIO CARBAJAL

El valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cerró el primer bimestre de 2024 en niveles sin precedentes para un periodo similar desde que existen registros (1993), lo que ayudó a que México se mantuviera como el principal socio comercial –medido por la suma de exportaciones e importaciones—de la mayor potencia económica del mundo.

Cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos revelaron que los envíos de México a ese país entre enero y febrero de este año tuvieron un valor de 78 mil 286 millones de dólares, un incremento de 7.7 por ciento en comparación con los 72 mil 669 millones de dólares de un año antes.

Respecto a las importaciones de México desde EU, éstas cerraron los dos primeros meses del año en 53 mil 263 millones de dólares, un aumento de 2.6 por ciento frente a los 51 mil 895 millones de igual lapso de 2023.

De esta forma, la balanza comercial entre ambos países, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, arrojó un superávit de poco más de 25 mil millones de dólares a favor de México, lo que significa que las ventas a EU fueron superiores respecto a las compras que se hicieron a ese país.

#### Mantiene sitio de honor

De acuerdo con la Oficina del Censo, en los dos primeros dos meses de 2024 México se mantuvo como el principal socio comercial de EU, con un intercambio total (exportaciones más importaciones) por 131 mil 550 millones de dólares, monto sin precedente que equivale a 16 por ciento del comercio mundial estadunidense.

Al cierre de los dos primeros meses del año el segundo lugar entre los mayores socios comerciales de EU fue ocupado por Canadá, con un intercambio de 121 mil 500 millones de dólares, que representó 14.7 por ciento del comercio de EU, mientras China quedó en un tercer lugar con 91 mil 800 millones de dólares, igual al 11.1 por ciento del total.

México también se colocó como el principal socio comercial de Estados Unidos en febrero, con un intercambio total de 67 mil millones de dólares, que representó 16 por ciento de lo que EU comerció con el mundo durante ese mes y que suma 413 mil 509 millones de dólares.

Las exportaciones de México a EU en el segundo mes del año se colocaron en 40 mil 200 millones de dólares, mientras las importaciones alcanzaron los 26 mil 800 millones de dólares.

De esta forma, México mantiene su lugar como primer socio comercial de Estados Unidos, tal y como cerró 2023, año en el que desbancó a Canadá y en el que además sustituyó—luego de más de 20 años— a China como el principal proveedor de mercancías de la mayor potencia económica del mundo.

En un reporte reciente, la consultora Kearney destacó que en los últimos años se ha observado una reducción de las exportaciones de China y países asiáticos a EU, lo que coincide con el aumento en la participación de México en los envíos a territorio estadunidense.

#### **ECONOMÍA MORAL**

¿Es el envejecimiento una enfermedad, en principio curable? ¿Podemos volvernos inmortales?

#### JULIO BOLTVINIK

N EL GÉNESIS se narra que Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio el Jardín del Edén para que ahí vivieran, advirtiéndoles que podían comer los frutos de todos los árboles, excepto los del árbol del conocimiento del bien y del mal, y del árbol de la vida. Pero la serpiente les dijo "comed los frutos de estos árboles y seréis como dioses, sabios e inmor tales"; comieron del árbol del conocimiento y se convirtieron en seres morales, conscientes de lo bueno y lo malo, sabios. Para evitar que también comieran también del árbol de la vida y se volvieran inmortales, Dios los expulsó del paraíso y puso un ángel con una espada de fuego vigilando la entrada para evitar su regreso. En otro pasaje, Dios señala que *los días del* hombre son sólo 120 años, pero antes el Génesis relata que varios personajes vivieron 800 o más años, como Matusalén. Hay en el Génesis, pues, tres posibilidades de la duración de la vida humana: ser inmortales, vivir muchos siglos o vivir sólo 120 años. Yuval Noah Harari (YNH), historiador que se hizo famoso por su libro Homo Sapiens. Una breve historia de la humanidad, publicó en 2017 Homo Deus. Una breve historia del mañana, en el cual afirma

"EN EL SIGLO XXI es muy probable que los humanos intenten seriamente alcanzar la inmortalidad. Luchar contra la vejez y la muerte será la continuación de la consagrada lucha contra la hambruna y la enfermedad. y manifestará el valor supremo de nuestra cultura: el valor de la vida humana. Constantemente se nos recuerda que la vida humana es lo más sagrado del universo. La Declara-ción Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU después de la Segunda Guerra mundial - que es lo más cercano que tenemos a una Constitución Global-, afirma categóricamente que el 'derecho a la vida' es el valor fundamental de la humanidad. Puesto que la muerte viola claramente este derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad y debemos desatar una guerra total contra ella. Las religiones y la ideología no santificaron la vida misma. Santificaron algo que estaba por encima y más allá de la existencia terrenal y fueron, en consecuencia muy tolerantes con la muerte. Tratemos de imaginar el cristianis-mo, el islam o el hinduismo en un mundo sin muertes, que es también un mundo sin cielo, infierno o reencarnación. Para la ciencia y la cultura modernas, en cambio, la muerte es un problema técnico que podemos y debemos

YNH CONTINÚA DICIENDO que podemos matar los gérmenes en los pulmones, si el corazón deja de bombear lo podemos revigorizar o implantar uno nuevo. Si bien es cierto que hoy no tenemos soluciones para todos los problemas técnicos, es por ello que invertimos tanto tiempo y dinero en investigación sobre cáncer, gérmenes, genética y nanotecnología, añade. El derecho a la vida no tiene fecha de expiración. Sostiene que una minoría creciente de científicos y pensadores afirman que el proyecto insignia de la ciencia moderna es derrotar a la muerte y otorgar a la humanidad la eterna juventud. La empresa Calico, creada por Google, tiene como misión resolver la muerte. Cita a dos empresarios de esta lucha que sostienen que, para 2050, cualquiera que

tenga un cuerdo sano y una amplia cuenta ancaria tendrá alta probabilidad de engañar a la muerte década por década. Cada 10 años irían a la clínica para un tratamiento de reconversión que no sólo curará las enfermedades, sino que regenerará tejidos decadentes y modernizará manos, ojos y cerebro. Antes de la fecha del siguiente tratamiento, los doctores habrán inventado una plétora de medicinas, modernizaciones y aparatos. En realidad, aclara YNH, serían amortales y no inmortales. Podrían seguir muriendo en una guerra o en un accidente, pero sus vidas no tendrían fecha de expiración, podrían seguir viviendo indefinidamente. Añade un sarcástico y paradójico comentario: serían las personas más ansiosas en la historia de la humanidad. Los mortales ponemos en riesgo nuestras vidas diariamente porque sabemos que de cualquier manera vamos a morir. Pero quien crea que puede vivir para siempre, tendría que estar loco para apostar contra el infinito intentando cruzar una calle. Nuestro autor explora las consecuencias de metas menos ambiciosas como duplicar la esperanza de vida al nacer a 150 años, y muestra que todo cambiaría. Por ejemplo, pregunta cómo se sentiría uno si su jefe tuviera 120 años y sus ideas hubiesen sido formuladas en 1910; o si nos gustaría que Stalin estuviese gobernando todavía la URSS. YNH aclara que para él pensar en la eterna juventud en nuestro siglo le parece prematuro, entre otras razones, porque la ciencia moder na más que extender la vida humana (120 años parece seguir siendo nuestro límite) ha reducido muchísimo la muerte prematura. Para que podamos vivir hasta 150 años, la medicina tendría que rediseñar las estructuras y procesos fundamentales del cuerpo humano y descubrir cómo regenerar órganos y tejidos. No es claro que eso se pueda lograr para 2100. Pero añade que los científicos que gritan ¡inmortalidad! son como el niño que gritaba ¡el lobo!: pronto o más tarde el lobo llega. Así que incluso si no alcanzamos la inmortalidad en nuestro tiempo de vida, la guerra contra la muerte seguirá siendo probablemente el proyecto insignia de la humanidad en el siglo XXII. Una guerra sin tregua contra la muerte parece inevitable, concluye YNH. El mercado para volver a tener el cuerpo que teníamos a los 25 años, será casi infinito. Una buena parte de nuestra creatividad artística, de nuestros compromisos políticos y nuestra piedad religiosa son energizados por nuestro temor a la muerte. Nuestro autor cita a Woody Allen, quien habría dicho: "No quiero logra la inmortalidad a través de mi trabajo, sino a través de no morir". Sí, y cuando, la ciencia haya logrado progresos significativos en la guerra contra la muerte, la batalla real se moverá del laboratorio a los parlamentos, las cortes judiciales y las calles. Cuando los esfuerzos científicos sean coronados con el éxito, se desencadenarán amargos conflictos políticos. Todos los conflictos previos de la historia serán pálidos preludios de la lucha real por la eterna juventud, concluye Yuval Noah Harari abre la puerta al segundo gran proyecto de la humanidad: "El escepticismo sobre la vida después de la muerte impulsa a la humanidad a buscar no sólo la inmortalidad, sino también la felicidad terrenal, puesto que nadie quisiera vivir en la desdicha eterna". Y el libro (del cual seguimos leyendo el primer capítulo) y el tema da para mucho más. ¿Seremos como dioses,

> julio.boltvinik@gmail.com.mx www.julioboltvinik.org



# Sector turístico romperá todos los récords en 2024

BRAULIO CARBAJAL

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) prevé que en 2024 el sector rompa todos las marcas posibles, comenzando con su aportación al producto interno bruto global, el cual se ubicará en 11.1 billones de dólares, suma que superará en 7.5 por ciento el récord de 2019, es decir, antes de la pandemia de covid-19.

De esta manera, reveló Julia Simpson, presidenta del organismo internacional, uno de cada 10 dólares que genera la economía mundial, corresponderá al sector de viajes y turismo. "A medida que el sector global

"A medida que el sector global supera sus niveles de aportación a la economía, respecto a las cifras prepandemia, el WTTC espera que 142 países de los 185 analizados, rebasen sus récords de contribución al PIB durante este año", destacó al presentar el *Informe anual de impacto económico*, elaborado por el organismo que encabeza y por Oxford Economics.

De acuerdo con el reporte anual del WTTC, actualmente el sector turístico global es responsable de casi 348 millones de empleos en todo el mundo. Esto representa un aumento de más de 13.6 millones de puestos de trabajo, en comparación con su punto más alto en 2019.

Asimismo, se espera que el gasto de los visitantes internacionales alcance los niveles de 2019, con 1.89 billones de dólares, mientras se prevé que el gasto por turismo interno alcance un récord histórico de 5.4 billones de dólares.

Simpson destacó que a pesar de las incertidumbres económicas y las sacudidas geopolíticas, el sector de viajes y turismo sigue prosperando. Con una inyección económica de casi 10 billones de dólares, durante el año pasado el sector igualó sus niveles anteriores a la pandemia, demostrando su resiliencia y su papel fundamental

▲ La industria turística representó 9.1 por ciento del PIB mundial, según el WTTC. En la imagen, viajeros en la Place de la Concorde, en París. Foto Afp

en la economía mundial.

Además, la industria turística representó 9.1 por ciento del PIB mundial, con poco más de 9.9 billones de dólares, con la contribución del sector solo 4 por ciento por debajo del máximo histórico de 2019.

El sector también reforzó su fuerza laboral en 27.4 millones de lugares adicionales, impulsando el total a casi 330 millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

"En el contexto de incertidumbre, el sector de viajes y turismo sigue siendo una potencia económica mundial. No se trata sólo de batir récords, ya no estamos hablando de una recuperación: esta es una historia del sector que ha vuelto a su mejor momento después de unos años difíciles, proporcionando un impulso económico significativo a países de todo el mundo y apoyando millones de puestos de trabajo", senaló la presidenta del WTTC. Sin embargo, enfatizó que se ne-

Sin embargo, enfatizó que se necesita que los gobiernos de Estados Unidos y China apoyen a sus sectores nacionales de viajes y turismo. "EU y China sufrirán, mientras otros países están viendo cómo los visitantes internacionales regresan mucho más rápido".



La aportación al producto interno bruto global será de 11.1 billones de dólares



# Quito: cerco policial a la embajada de México tras diferendo con AMLO

El presidente Noboa combate una espiral de violencia y ha declarado "estado de conflicto armado interno"

**EUROPA PRESS Y AFP** 

OUITO

Fuerzas policiales rodearon anoche la embajada de México en esta capital, horas después de que el gobierno del presidente conservador, Daniel Noboa, declaró "persona non grata" y ordenó la salida en un plazo de 72 horas de la embajadora, Raquel Serur Smeke.

La declaratoria de "persona non grata" de Serur Smerke, que "no significa romper relaciones diplomáticas", se produjo luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la candidata correísta Luisa María González, aventajaba en las encuestas de cara a los comicios de agosto pasado y tras el asesinato del abanderado centrista Fernando Villavicencio, fue desplazada por Noboa, quien ya en el poder continúa con la línea de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso para desmontar el Estado y echar para atrás lo avances de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Agustín Antonetti divulgó ano-

Agustín Antonetti divulgó anoche en X un video en el que se ve un estrecho cerco militar en torno a la embajada de México, donde se encuentra desde el pasado 17 de diciembre el ex vicepresidente correista Jorge Glas.

"En estos momentos, fuerzas policiales de Ecuador están rodeando la embajada de México, dentro se encuentra refugiado Jorge Glas, uno de los principales prófugos de la justicia ecuatoriana acusado de posibles vínculos con narcos", aseguró Antonetti (https://tinyurl. com/5w3wispa).

com/5w3wjspa).

Noboa continuó la persecución judicial, que bajo el esquema de lawfare Moreno y Lasso comenzaron contra Correa y Glas.

Correa, quien víve en Bruselas, fue sentenciado a ocho años de cárcel por acusaciones de corrupción no probadas. A Glas le atribuyen el desvio de fondos públicos destinados a la reconstrucción de pueblos costeros tras un terremoto.

El gobierno del acaudalado empresario Daniel Noboa pidió en marzo a la legación mexicana la entrega del ex funcionario, quien solicitó asilo y aún permanece como "invitado", lo que fue rechazado por México.

El gobierno ecuatoriano justificó la expulsión de la embajadora mexicana por lo que calificó de declaraciones "muy desafortunadas" del presidente mexicano, quien se refirió esta semana a que González, abanderada de la Revolución Ciudadana, partido fundado por Correa, era la favorita en las encuestas por más de 10 puntos.

Pero el asesinato de Villavicencio, quien criticaba a González, provocó su caída en las encuestas e hizo que Noboa, hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, la rebasara con 52.23 contra 47.77 en la segunda vuelta electoral, celebrada el 23 de noviembre.

Noboa decretó el 9 de enero pasado el "estado de conflicto armado interno", que un mes después había llevado a la detención de más de 7 mil presuntos criminales y el pasado día primero dispuso un aumento del

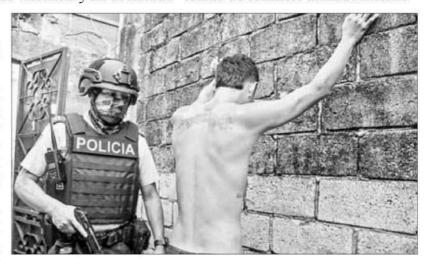

IVA de 12 a 15 por ciento para financiar su "guerra contra el crimen". La huida en enero pasado del jefe

La huida en enero pasado del jefe de Los Choneros, Adolfo Villamar Macías, alias Fito, a quien las autoridades ecuatorianas acusan de ser el presunto brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa, desembocó en revueltas en prisiones y violencia en las calles, que incluyeron el secuestro de policías, alertas y explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles, con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por 13 encapuchucados armados, que fueron detenidos.

los armados, que fueron detenidos. Las disputas en calles y cárceles elevaron las tasa de homicidios de 6 por cada 100 mil habitantes en 2018 al récord de 43 en 2023.

Antes de que Noboa asumiera como el presidente más joven de Ecuador el 23 de noviembre pasado, la violencia política ya estaba presente en las principales ciudades lo cual se volvió más evidente tras el asesinato de Villavicencio, días antes de la primera vuelta electoral celebrada en agosto.

En plena campaña electoral, se conoció que Noboa "controla al menos dos empresas offshores en Panamá", según informó entonces el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Incluso fue mencionado en los

▲ Ecuador sufre la mayor tasa de homicidios en décadas. En la imagen, una de las decenas de aprehensiones ayer en Guayaquil. Foto Ap

llamados *Papeles de Pandora*, una investigación internacional, en la que cual también fue mencionado Lassó.

Según Folha, Noboa y uno de sus hermanos serían los principales beneficiarios y propietarios de Lanfranco Hondings, con sede en Panamá, y una de las entidades más grandes de la familia Noboa.

#### STELA CALLONI

BUENOS AIRES

La Policía Metropolitana, uniformada y de civil, reprimió ayer, con extrema violencia una manifestación pacífica de docentes en paro y también a los jubilados que protestaban contra las nuevas medidas del presidente ultraderechista Javier Milei, y utilizaron balas de goma, así como gas pimienta con ácido, dejando lesionados y un joven con la cara quemada, que está hospitalizado.

Cientos de oficiales fueron enviados con escudos y cascos, como preparados para una guerra, aplicando el protocolo anti-marchas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, violando las leyes argentinas e internacionales que protegen el derecho a la protesta.

Mientras, la presencia de la general Laura Richardson, jefa del Comando sur de Estados Unidos, que llegó con una gran comitiva el martes pasado al país, hoy viajó a Usuhaia, donde Milei se reunió

# Reprime la policía de Argentina protestas de docentes y jubilados

#### Milei se reúne con mando militar de EU en la provincia de Usuhaia

con ella, y es posible que firme algún acuerdo, como sucedió con la Antártida recientemente.

"Milei no vino aquí, a la capital de Tierra del Fuego ni a ningún otro lugar, a rememorar los 48 años de la guerra de Las Malvinas ni a honrar la memoria de los que dejaron su vida, pero sí vino a negociar con la jefa del Comando sur", denunciaron veteranos de Las Malvinas a La formada.

Desde hace tiempo, este periódico informó que Estados Unidos estaba instalando una base de la NASA en Tolhuin, la segunda ciudad de esa isla, supuestamente para vigilar explosiones nucleares. Esto adelantó el ex presidente Carlos Menem (1989-1999). quien firmó ese decreto en 1995, lo que fue denunciado por sindicatos de trabajadores del lugar, pero nunca se derogó.

"¿Qué tiene que hacer Milei con Richardson en Usuhaia, mientras las calles arden en protestas justas ante los despidos, que agravan la situación general?", se preguntaron los dirigentes de los docentes reprimidos. También lo hicieron jubilados que llegaron vestidos de negro, "de luto", en protesta por las medidas que los afectan gravemente. Se les unieron jubilados que anoche ocuparon una carpa junto al

Denunciaron el saqueo del gobierno al millonario Fondo de Garantías Sustentables de la Administración Nacional de Seguridad Social, violando la Constitución. Nadie sabe a dónde fue ese dinero que garantizaba fondos para los jubilados ante cualquier de crisis.

Los maestros denunciaron que los gasearon en la cara: "nos están pegando, cuando lo único que pedimos es que den la plata a las escuelas. Acá hay docentes, también jubilados, reclamando pacíficamente", dijo una docente a los medios.

La marcha, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, fue acompañada en otro lugar por la Federación Nacional de Docentes Universitarios y Feduba (gremio de la Universidad de Buenos Aires) y reclamaron también la reapertura de negociaciones para establecer un piso salarial en todo el país y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente,

suspendido por el gobierno. Los catedráticos universitarios fueron acompañados por estudiantes que denunciaron que las universidades no tienen más fondos para el cuatrimestre que comienza en mayo.

#### Abandonan a la población

Ante el aumento de afectados y muertos por el dengue, y los reproches de la sociedad en su conjunto por la falta de repelentes e insecticidas para combatir la invasión de mosquitos nunca vista en este país, se acusó al gobierno de Milei de "abandono" de sus deberes para con la población.

Hace tres meses comenzó la epidemia de dengue y recién hoy se anunció que importarán varios productos, que debieron estar en el país antes de que se llegara a esta situación, colapsando a todos los hospitales públicos que, a su vez están sin abasto de medicamentos.

También habrá demandas judiciales por el abandono del gobierno. Nota ampliada en @lajornadaonline en https://tinyurl.com/fduov/900



RED DE ORGANIZACIONES DE APOYO ALISTA PLANES ULTRACONSERVADORES

# Amenaza Trump con marcar el fin de la democracia en EU

La promesa de "la horca o guillotina contra criminales", alerta a progresistas

JIM CASON Y DAVID BROOKS

WASHINGTON Y NUEVA YORK

El ex presidente Donald Trump dice que cuando gane la Casa Blanca otra vez será un "dictador" por un día, deportará a millones de indocumentados, impondrá aliados leales en todos los niveles del gobierno, habrá venganza contra todos los que se atrevieron a enfrentarlo y regresará al uso de ejecuciones –incluyendo tal vez la horca o la guillotina- contra todo tipo de "criminales"

Steve Bannon, el estratega político de Trump en la Casa Blanca, afirmó que el movimiento derechista encabezado por el ex presidente "podría gobernar por cien años", según un nuevo libro de un periodista de *The Washington* Post. La diputada demócrata Zoe Lofgren, una de las integrantes del comité de la Cámara baja dedicado a investigar el asalto contra el Ca-pitolio del 6 de enero de 2021 para anular las elecciones, comentó a Los Ángeles Times esta semana que Trump ha amenazado con perseguir en particular a legisladores que formaron parte de la pesquisa en su contra: "Si tiene la intención de eliminar nuestro sistema constitucional y empezar a arrestar a sus enemigos políticos, supongo que yo estaría en esa lista".

#### "Si gana, me voy del país"

Una pareja comentó a La Jornada esta semana que ya han elabora-do un plan para huir de este país si Trump gana las elecciones en noviembre. "Hemos obtenido la calidad de residencia permanente en México y tenemos la intención de mudarnos allá, lo tomamos en serio", comentaron al solicitar que no fueran identificados.

Más de una docena de otros estadunidenses que han platicado con La Jornada en los meses recientes ya han iniciado el proceso para obtener nacionalidad doble con países europeos o en Canadá a donde piensan huir si Trump es relegido. Otros más rechazan ese nivel

de alarma y explican que el ex mandatario siempre ha empleado la retórica provocativa para mantenerse de manera constante en las primeras planas, la televisión y otros medios y aseguran que muchas de sus propuestas no son viables. Por ejemplo, señalan que el gobierno no tiene la capacidad para realizar las redadas masivas de indocumentados que tanto advierte el candidato republicano.

Pero Trump y sus aliados han reiterado que aprendieron de los errores de su primer periodo y, ahora en preparación para su re-



▲ El candidato presidencial republicano Donald Trump, en un evento de campaña, en Grand Rapids, Michigan, esta semana.

torno a la Casa Blanca, tienen una red de organizaciones civiles que están elaborando planes detallados para asegurar que Trump cuente con el personal capacitado, las políticas y los programas para garantizar la implementación de sus ambiciosas promesas proselitistas.

Más de cien organizaciones han sumado esfuerzos para recaudar 2 mil millones de dólares para desarrollar la estrategia de una trans-formación derechista radical de un gobierno encabezado por Trump, reportó el columnista Thomas B. Edsall em The New York Times.

"No es suficiente que los conservadores ganen elecciones. Si vamos a rescatar al país del control de la izquierda radical, necesitamos tanto un agenda de gobernar y la gente correcta y lista para lle-var a cabo esta agenda en el primer día de la próxima administración conservadora", escribe la Heritage Foundation, una de las instituciones de derecha que se dedica al análisis y elaboración de propuestas políticas más influyentes de Washington. La Heritage ya posee propuestas detalladas -incluyendo para los primeros 180 días del nuevo gobierno- e identificado a gente para puestos claves, todo lo cual goza del endoso de otras 100 organizaciones de la misma tendencia política.

Junto con ello, una red de organizaciones especializadas en derecho hacen preparativos para continuar con la transformación derechista de la rama judicial del país, esfuerzo encabezado por

Leonard Leo, copresidente de la poderosa Federalist Society, que fue clave en lograr transformar en bastión conservador a la Suprema Corte durante el primero periodo de Trump.

#### Deportar a 10 millones

Un tercer elemento de esta constelación de organizaciones y fuerzas conservadoras es una red de asesores, incluyendo su ex jefe de gabinete Mark Meadows y su estratega antimigrantes Stephen Miller, quienes están desarrollando políticas para implementar una agenda derechista radical. Por ejemplo, Miller señala que para deportar a millones de migrantes, Trump conformará una "fuerza gigante" incluso con tropas de la Guardia Nacional para capturar a indocumentados, transportarlos a campamentos en Texas y de ahí deportarlos. Al responder a la prensa sobre cuántos serían expulsados, Miller indicó: "un cálculo muy conservador, diría como 10 millones".

#### Planes o retórica

Aunque la campaña de Trump ha declarado que estas propuestas y agrupaciones no necesariamente representan las posiciones del ex huésped de la Casa Blanca, los proyectos están provocando alarma entre expertos.

"Estos son planes detallados para tomar control pleno de vaios departamentos y agencias federales desde el comienzo (de un gobierno de Trump) y emplear todo el poder disponible para aplicar regulaciones y planes de acción etnonacionalistas radicales", comentó Theda Skocpol, profesora reconocida de gobierno y sociología en la Universidad Harvard, al columnista Edsall.

Agregó que estos planes no son nada menos que "un preparativo pleno para una toma de poder au toritario, apoyado por el control que Trump y sus seguidores ahora tienen sobre el Partido Republicano v sus aparatos'

El magnate ha dicho que des plegara a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus si glas en inglés) y al Departamento de Justicia contra sus rivales, en represalia por atreverse a perse-guirlo penalmente.

En otros foros, el candidato republicano ha dicho que "sacará a los comunistas, marxistas, fascis tas y otros hampones de izquierda radical que viven como parásitos

en los confines de nuestro país". Persiste un debate sobre si Trump de verdad tiene la intención de hacer todo esto, o hasta que grado habla en serio. Varios ex integrantes de su gabinete cuentan de solicitudes alarmantes -incluyendo persecución de adversarios por agencias del gobierno, represión militar contra manifestantes, y hasta ataques con misiles contra México, entre otros-opinaron que el magnate es capaz de todo tipo de órdenes poco tradicionales.

Todo esto es lo que está llevando a algunos a pensar en huir de su país. Uno de los que está nutriendo este temor es el propio presidente Joe Biden, cuya estrategia electoral en gran parte gira en torno de generar un voto anti-Trump en su favor para su relección.

"Creo que los pronósticos de que el republicano destruirá la democracia están equivocados", comentó otra analista en Washington a La Jornada. "Pero, en verdad, no lo sé v no lo sabremos hasta que sea elegido. Y para entonces ya podría ser demasiado tarde".

#### Llama la **OTANala** unidad en su 75 aniversario

AFP, SPUTNIK Y EUROPA PRESS

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebró ayer 75 años de haber sido fundada con una ceremonia en Bruselas, la cual incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza.

No creo en Estados Unidos en solitario, de la misma forma en que no creo en una Europa en solitario. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN, porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros", expuso en su discurso el secretario general de la alianza, el

noruego Jens Stoltenberg.
Agregó que Estados Unidos
"también precisa de Europa",
porque aporta "una vasta red de
inteligencia e influencia diplomática única, que amplifica el poderío estadunidense".

En este contexto, Joe Biden declaró que Estados Unidos debe mantener su "compromiso sagrado" con la OTAN, "Debemos recordar que el compromiso sagrado que asumimos con nuestros aliados -defender cada centímetro del territorio de (los miembros de) la OTAN- también nos hace más seguros", indicó Biden en un comunicado.

Un eventual retorno de Donald Trump a la presidencia estadunidense es una de las grandes incertidumbres que planean sobre la poderosa alianza militar.

#### Descarta Rusia declarar la guerra a la alianza

En tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexandr Grus-hkó, aseguró que "no entra en los planes" de Rusia involucrarse en un conflicto bélico con la OTAN.

"Habría que preguntar a los alia-dos si su bloque militar está listo para un conflicto abierto con Rusia. Por lo que a nosotros respecta, no tenemos tales intenciones", declaró Grushkó en una entrevista con la agencia informativa Sputnik.

#### Lanzamisiles sin control en Dinamarca

Mientras, un error técnico en un misil en una fragata de las fuerzas armadas de Dinamarca llevó a las autoridades del país a emitir una advertencia en la que indica sobre el riesgo que el proyectil se disparare involuntariamente.

"Hasta que se desactive el propulsor, existe el riesgo de que el misil se lance y vuele a varios kilómetros de distancia", informaron militares daneses, además indicaron que no hay peligro sobre una posible explosión del proyectil.

La alerta provocó el cierre del espacio aéreo y de una ruta marítima que conecta los mares Báltico y del



PÉRDIDAS HUMANAS DE LA ONU, SIN PRECEDENTE DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

# Bombardeo a WCK no es el primero contra cooperantes

"No son hechos aislados ni accidentes", reprocha la Unrwa // El hambre es mayor y las ONG suspenden labores; temen por la vida de colaboradores

BEL TREW THE INDEPENDENT TEL AVIV

El grupo de trabajadores humanitarios regresaba de un día en el que coordinó la más reciente entrega de provisiones a Gaza, por medio de un nuevo corredor marítimo abierto para ayudar a combatir la hambruna que se cierne sobre la franja de 42 kilómetros. La ayuda, coordinada con Israel y Chipre, fue entregada por World Central Kitchen (WCK), organización filan-trópica que alimenta a personas en las zonas de combate y de desastre en el mundo.

En la base de esos trabajadores en Deir Al Balah, en Gaza central, uno de ellos relató a *The Indepen*dent que estaba esperando a que volvieran sus compañeros cuando, apenas pasadas las 10 de la noche, hora local, Israel atacó el convoy de tres vehículos y dio muerte a los siete trabajadores que venían, en-tre ellos tres ciudadanos británicos. Esto, pese a que atravesaban una zona fuera del conflicto, en vehículos que llevaban el logo de WCK, y que coordinaban sus movimientos con los israelíes.

"No es sólo un ataque contra WCK", declaró la presidenta de la organización, Erin Gore, cuando el mundo se enteró de la noticia. "Es un revés a las organizaciones humanitarias que aparecen en las situaciones más extremas, cuando el hambre se usa como arma de guerra".

Sin embargo, esta serie de embates no fue la primera contra una caravana de ayuda en Gaza ni la primera vez que se ha asesinado a trabajadores humanitarios.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), al 20 de marzo, 196 trabajadores de ayuda han perecido en Gaza desde que Israel lanzó su bombardeo más intenso en la franja, en represalia por el sangriento ataque de Hamas en el sur de su territorio, el 7 de oc-tubre. Con las siete muertes de esta semana, el total de empleados de beneficencias asesinados rebasa

"No fue un incidente aislado", sostuvo Jamie McGoldrick, coordinador de la entidad humanitaria de la ONU en los territorios palestinos ocupados. Gaza "se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos y difíciles del mundo para trabajar".

Hizo eco a estas preocupaciones la mayor agencia de la ONU que opera en Gaza, Unrwa, la cual in-formó a *The Independent* que 176 de sus colaboradores han muerto desde el principio de la guerra, al-

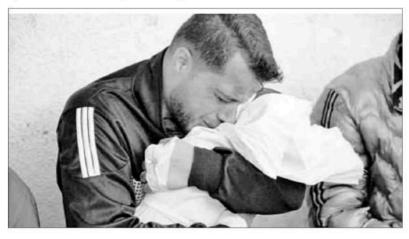

gunos de ellos mientras entregaban ayuda vital. Otro incidente reciente ocurrió en marzo, cuando dos miembros de un equipo perecieron durante un ataque israelí a un almacén de provisiones de la Unrwa. Esto ocurrió a pesar de que la agencia comparte las coordenadas de sus instalaciones con todas las partes en conflicto, incluidos los militares

israelíes, para evitar ser atacada. "Ha habido más de 160 impactos en instalaciones de la Unrwa, inclu-yendo las que albergan a familias desplazadas. Más de 400 personas gues", afirmó la vocera Juliette Touma.

"Nunca en la historia de la Naciones Unidas hemos registrado una cantidad tan enorme de pérdidas humanas entre nuestro personal, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzamos a operar. En ningún conflicto armado y ni siquiera en ningún desastre natural. Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo en este momento para los trabajadores de

El nivel de peligro obliga ahora a las agencias y organizaciones a reconsiderar su presencia en Gaza, e incluso a retirarse.

La matanza del equipo de WCK está teniendo un efecto paralizante en los esfuerzos por alimentar a los 2.3 millones de habitantes de Gaza, la mitad de los cuales enfrentan niveles extremos de hambre.

Casi de inmediato, WCK señaló que tenía que suspender sus operaciones en la franja, donde ha proporcionado más de 30 millones de comidas desde que Israel lanzó su feroz bombardeo. De acuerdo con autoridades chipriotas, barcos que llevaban 240 toneladas de ayuda, en ruta hacia Gaza, han dado marcha

Emiratos Árabes Unidos, que financió parte de la ayuda llevada por WCK, declaró que también es-tá poniendo en pausa los esfuerzos de ayuda humanitaria a través del corredor marítimo.

Varias organizaciones de caridad y no gubernamentales han señalado asimismo que suspenderán sus trabajos, pues temen por la vida de sus colaboradores.

Una de ellas es Anera, con sede en Washington, cuvo coordinador de logística, Mousa Shawwa, pereció en un ataque israelí en marzo, aun cuando las coordenadas de su refugio se habían puesto en cono-cimiento del ejército israelí. Anera señaló que, a raíz de los ataques, tomó la decisión "sin precedente" de cesar sus operaciones en Gaza, donde había ayudado a proporcio-nar unas 150 mil comidas diarias.

"Los riesgos crecientes asocia-dos con la entrega de ayuda no nos dejaron opción", señaló en un comunicado.

Se teme que más agencias de ayuda hagan lo mismo, lo cual significaría que más familias recibirían menos comida mientras persiste la amenaza de hambruna, la cual las agencias de la ONU consideran "de manufactura humana", debido a las paralizantes restricciones de Israel a los artículos que se permite entrar y cruzar por Gaza.

Israel niega que restrinja la ayu da, pero una investigación de The Independent recabó decenas de testimonios de personal de asistencia que lo acusaron de impedir que la

ayuda llegue a quienes la necesitan. Entre tanto, la Unrwa ha sido acusada por Tel Aviv de perpetuar el conflicto y tiene prohibido hacer entregas en el norte de Gaza. Sus funcionarios instaron a Israel a

El Ministerio de Salud en la franja de Gaza anunció aye que la cifra de muertes po los actuales ataques israelíes ha excedido los 33 mil. La imagen, en Rafah. FotoXinhua

reconsiderar la decisión, pues saben que tienen que tomar el lugar de los organismos que se han retirado temporalmente.

"Llamamos a las autoridades israelíes a dar marcha atrás a la decisión, tomada la semana pasada, de impedir que Unrwa entregue ayuda alimentaria en el norte. La forma más fácil, rápida y segura de hacerlo es por carretera, pero no hemos podido hacerlo desde el 29 de enero", declaró Touma.

"Esto es más necesario que nunca ante el riesgo de hambru-na. Mueren niños por deshidratación, hambre y desnutrición. Esto puede evitarse.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que los "trá-gicos" ataques letales de los israelies no fueron intencionales, y los militares prometieron una vestigación independiente.

El ejército israelí y Cogat, cuerpo del Ministerio de Defensa que se coordina con los palestinos, han declarado en múltiples comunicados que facilitan la entrada de avuda en Gaza y que no hay restricciones a la entrega. También sostienen que "colaboran estrechamente" con las organizaciones de ayuda para coordinar sus esfuerzos.

La realidad en el terreno cuenta una historia diferente.

© The Independent Traducción: Jorge Anaya

#### El ejército baleó, uno a uno, los tres vehículos: chef José Andrés

REUTERS

El fundador de World Central Kitchen (WCK), José Andrés, acusó ayer a Israel de atacar a sus trabajadores humanitarios "sistemática-mente, coche por coche" hasta que el fuego los alcanzó el lunes pasado, v demandó una investigación independiente de la matanza perpetra-

da por las fuerzas israelíes. En un video, José Andrés afirmó que WCK, mantenía una clara comunicación con el ejército israelí. que conocía los movimientos de su personal. No se trató de una "situación de mala suerte en la que, 'ups', lanzamos la bomba en el lugar equi-vocado", expuso el chef.

Esto fue en un tramo de 1.5, a 1.8 kilómetros, con un convoy humanitario muy definido que tenía carteles en la parte superior, en el techo, un logotipo muy colorido",

José Andrés comentó que las fuerzas de defensa de Israel (FDI) estaban al tanto de la ubicación de sus vehículos, y pidió una investigación de la matanza por parte del gobierno estadunidense y del país de origen de cada uno de los cooperantes asesinados.

"Nos estaban atacando en una zona de no conflictiva, controlada por las FDI. Sabían que eran nuestros equipos los que circulaban por esa carretera (...) con tres coches." Contó que las FDI atacaron el

primer vehículo blindado, el equipo pudo escapar y trasladarse a un segundo vehículo que fue atacado a continuación, lo que les obligó a trasladarse al tercer vehículo. Los cooperantes intentaron comunicarse para dejar claro quiénes eran, di-jo, y añadió que las FDI sabían que estaban en la zona que controlaban. Entonces, atacaron el tercer coche, "y vimos las consecuencias".

Médicos sin Fronteras rechazó la declaración israelí de que el bombardeo fue un "lamentable inciden-te", y aseguró que "es parte del mismo patrón de ataques deliberados contra trabajadores humanitarios, sanitarios, periodistas, personal de la Organización de Naciones Uni-

das, escuelas y hogares". Open Arms, que fletó la primera embarcación humanitaria que llegó a Gaza usando el corredor marítimo desde Chipre junto a WCK, suspendió sus operaciones en Gaza.



Médicos sin Fronteras acusa a las FDI de atacar a mansalva



AP Y EUROPA PRESS

WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió ayer al primer ministro israeli, Benjamin Netanyahu, a alcanzar un "alto el fuego" con Hamas en Gaza y le advirtió que su apoyo dependerá de las medidas que tome para proteger a los civiles y trabajadores humanitarios, pero no modificó su respaldo hacia la guerra contra los palestinos.

Biden dijo a Netanyahu que "un cese el fuego es esencial" y llamó a Israel a lograr un acuerdo "sin demora", en una llamada "directa" y "honesta", días después de que un ataque aéreo israelí mató a siete trabajadores humanitarios en la franja de Gaza.

El mandatario estadunidense "dejó claro la necesidad de que Israel anuncie e implemente una serie de pasos específicos, concretos, medibles para encarar los daños a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda humanitaria", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Biden afirmó que "la política estadunidense respecto a Gaza será determinada por nuestra evaluación de la acción inmediata israelí sobre estos pasos".

Pese a las discrepancias, Estados Unidos ha seguido proveyendo de armas y municiones a Israel. El lunes, la "lista diaria" de transferencia de municiones incluía la venta a Israel de más de mil bombas de 225 kilos y más de mil bombas de 450 kilos.

Según funcionarios, esa lista fue aprobada antes de su publicación el lunes, el mismo día del ataque contra el convoy de World Central Kitchen, y los artículos allí no llegaban al estándar de tener que notificarle al Congreso.

En ese contexto, el gabinete de seguridad israeli aprobó reabrir el cruce de Erez entre Israel y el norte de Gaza por primera vez desde el 7 de octubre, luego de la violenta incursión de Hamas a su territorio, informó ayer la oficina de Netanyahu. Añadió que el cruce estaría abierto para "permitir que más ayuda entre a Gaza y prevenir una crisis huma-

#### Condena México el ataque al convoy

México condenó ayer los ataques perpetrados recientemente por Israel contra cooperantes internacionales en la franja de Gaza, así como el realizado al consulado de Irán en Siria.

"Estos actos son contrarios a las normas del derecho internacional y de la convivencia entre las naciones", señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un mensaje en las redes sociales.

Arturo Sánchez Jiménez

JURISTAS BRITÁNICOS EXIGEN A RISHI SUNAK NO VENDER MÁS ARMAS A ISRAEL

# Urge Biden a Netanyahu a lograr un "cese el fuego" con Hamas

EU mantiene sin cambios su política hacia la guerra contra Palestina



nitaria, necesaria para continuar la lucha y para lograr las metas de la guerra", según *The Guardian*. El gabinete también aprobó el uso del puerto israelí de Ashdod.

En tanto, más de 600 juristas británicos pidieron al gobierno del primer ministro británico Rishi Sunak suspender la venta de armas a Israel, al considerar que Londres podría ser cómplice en "graves violaciones del derecho internacional".

Polonia exigió a Israel disculparse públicamente y compensar a los familiares de las víctimas de WCK. El presidente Andrzej Duda dijo que el embajador israelí en Polonia, cuyas declaraciones posteriores a la muerte del ciudadano polaco calificó de no muy "afortunadas y escandalosas", "obstaculiza" las relaciones diplomáticas.

El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, rechazó la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, alegando que sería "absurdo" reconocer como tal al territorio palestino porque "no existe".

#### Crisis diplomática con Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos anunció ayer la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Israel por el ataque aéreo israelí contra el convov humanitario de WCK, transmitió el canal 24NEWS, que citó fuentes oficiales, informó el portal ruso RT.

La cancillería del país árabe "expresó su indignación" al embajador israelí, Amir Hayek, por la matanza. Los cancilleres de Israel y de Emiratos Árabes Unidos, Yisrael Katz y Abdullah bin Zayed Al Nahayan, respectivamente, mantuvieron una conversación telefónica para intentar encontrar una solución. ▲ Un grupo de palestinos luchan por alcanzar alimentos provenientes de la ayuda humanitaria en Bet Lahia, al norte de la franja de Gaza. Imagen de archivo. Foto Afp

## Gazatíes sobreviven con alrededor de 100 gramos de pan al día, acusa ONG

EUROPA PRESS

MADRID

Oxfam Intermón advirtió ayer que la población que reside en el norte de la franja de Gaza sobrevive con sólo 245 calorías al día, una cantidad equivalente a 100 gramos de pan y que es inferior a 12 por ciento de la ingesta calórica diaria promedio.

"Imaginemos cómo tiene que ser no sólo sobrevivir con apenas 245 calorías diarias un día tras otro, sino también ver a tus hijos, tus hijas y tus mayores en la misma situación", explicó el director general de Oxfam Intermón, Franc Cortada.

Oxfam Intermón precisó en un informe que para cubrir las necesidades de la población gazatí se requiere la entrada al enclave de un mínimo de 221 camiones cargados con alimentos, sin embargo, actualmente sólo ingresan en promedio 105 vehículos.

Cortada afirmó que Israel "sabe desde hace casi dos décadas" la cantidad de calorías necesarias para evitar la desnutrición en Gaza.

El director citó un informe que fue publicado en 2012, y que tras una larga batalla judicial con la organización pro derechos humanos israelí Gisha, ésta dejó la cantidad energética en 2 mil 279, cifra incluso superior a las 2 mil 100 kilocalorías fijadas por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.

En tanto, un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó "la destrucción y la matanza masiva" en el Hospital de Al Shifa y pidió a los estados miembros del organismo mundial usar su poder para "detener el genocidio".

"El asedio y la destrucción de un hospital y el asesinato de trabajadores sanitarios, enfermos y heridos, y de las personas que los protegen, están prohibidos por el derecho internacional", indicaron las relatoras de la ONU Tlaleng Mofokeng y Francesca Albanese.

Las expertas denunciaron que "permitir que se produzca esta violencia ha enviado un claro mensaje al mundo y a la comunidad internacional de que la población de Gaza no tiene derecho a la salud y a los determinantes sanitarios críticos adecuados para su existencia".



**VIGILAN CON PATRULLAS Y DRONES** 

# Acusa gobernador a aguacateros de desecar el lago de Pátzcuaro

Se llevan el agua a sus ollas ilegales: Alfredo Ramírez

**ERNESTO MARTÍNEZ** 

CORRESPONSAL MORFLIA MICH

La Secretaría de Seguridad Pública estatal inició un operativo –con apoyo de drones– en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que los principales responsables de la desecación del cuerpo de agua son los empresarios aguacateros de la región, quienes se llevan el líquido para sus cultivos.

El mandatario morenista explicó que los pobladores de la zona han reportado reiteradamente este saqueo; por ello las autoridades y los dirigentes de las comunidades indígenas de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Tzintzuntzan y Quiroga presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Remiblica

República.
"Hay que decirlo: son los dueños de las huertas de aguacate; (hay) una situación de sequía y entonces de manera ilegal están sacando el agua para llenar sus ollas, también ilegales", afirmó Ramírez Bedolla en conferencia de prensa efectuada el pasado lunes.

Representantes comunales de la región detallaron que decenas de pipas extraen día y noche la poca agua que le queda al lago; acusaron que el líquido saqueado se utiliza principalmente para el riego de plantios de aguacate y frutos rojos.

#### Adiós al pescado blanco

En la operación, 86 elementos de la Guardia Civil, junto con policías locales, establecieron puntos de vigilancia en sitios catalogados como focos rojos, principalmente en las localidades de San Jerónimo Purenchécuaro y Oponguio, municipio de Erongaricuaro; Santa Fe de la Laguna, en Quiroga, y en la zona ribereña de Tzintzuntzan.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua, su homóloga estatal, la Secretaría del Medio Ambiente del estado y la Comisión de Pesca de la entidad eliminan la maleza que bloquea los canales, para lo cual usan nueve equipos de dragado, extractores de lodo y cosechadoras.

Autoridades de los poblados ribereños se sumaron a estas acciones





implementadas por los gobiernos estatal y municipales.

El grave deterioro del lago es notorio sobre todo en la parte correspondiente a Pátzcuaro, donde el nivel bajó drásticamente, hasta llegar a 40 centímetros

En este contexto, autoridades estatales, municipales y comunales instalaron el Comité Interinstitucional en Defensa del Agua del Lago de Pátzcuaro, con el fin de revertir los graves daños que éste ha sufrido por el cambio climático, la sobrexplotación ilegal del líquido por parte de productores agrícolas, la deforestación y la contaminación.

Las afectaciones son tales que prácticamente ya desapareció el pescado blanco –especie endémicay este año no se realizó la competencia de canotaje que organizaba la isla de Uranden desde hacía 50

El alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola, dio a conocer que hay escasez del líquido en la parte sur de la ciudad, pues el manantial de San Gregorio se encuentra apenas a 30 por ciento de su capacidad.

Sus aguas, dijo, atraviesan predios particulares donde hay huertas frutales, por lo que es mínima la cantidad de líquido que llega al lago, que es patrimonio cultural de México y tiene una superficie de aproximadamente 260 kilómetros cuadrados.

Detalló que casi toda el área que corresponde al municipio de Pátzcuaro y parte de la que se encuentra en Erongarícuaro y Tzintzuntzan están severamente perjudicadas; el líquido no alcanza ni un metro de alto y las orillas están secas, incluyendo los muelles.

Hay un extensión menos afectada que se ubica en Quiroga y en algunos puntos de Erongarícuaro y Tzintzunzan, donde la profundidad llega hasta ocho metros; no obstante, puntualizó Arreola, hace años era de unos 17 metros.

Subrayó que toda la cuenca del lago ha sido afectada por la tala legal o ilegal, la expansión de la frontera agrícola, erosión, azolve, proliferación de maleza acuática, presión demográfica, falta de saneamiento ▲ Las orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, se han secado a causa de la sequía y otros factores como el saqueo del líquido por parte de productores de aguacate, por lo que el gobierno estatal puso en marcha un operativo de seguridad para proteger el embalse. Fotos Ernesto Martínez y La Jornada

de aguas residuales y la polución.

En la reunión, el entrenador de canotaje Juan Carlos León Quirino informó que el pasado 30 de marzo fue suspendida la competencia de dicha disciplina en la isla de Uranden –que se localiza en el lagoporque la profundidad del agua a sus alrededores llega apenas a 25 centímetros.

En tanto, el secretario de Medio Ambiente estatal, Alejandro Méndez López, apuntó que desde nicios de 2023 las cooperativas pesqueras manifestaron su preocupación porque el pescado blanco prácticamente se agotó y actualmente sólo están extrayendo tilapia, en pocas cantidades.

El funcionario afirmó que ya se contemplan diversas medidas para mejorar las condiciones del cuerpo de agua y usarlo de manera más eficiente. Indicó que se tienen que abrir más pozos, rehabilitar y construir más plantas de tratamiento, así como reforestar las partes altas de la cuenca.

Marlen Flores Jacobo, representante de la isla de Janitzio, recalcó que se requiere actuar de inmediato porque la situación afecta a todos los habitantes de la ribera del lago de Pátzcuaro. Sostuvo que el turismo en Semana Santa cayo más de 60 por ciento porque "la gente ya no se anima a cruzar debido a que las aguas están muy contaminadas".

Roberto Arias Reyes, titular de la Comisión Estatal del Agua, dio a conocer que se están rehabilitando plantas tratadoras en varias comunidades y no se harán nuevos proyectos porque "se va a actuar de inmediato con lo que hay".



**EL EMBALSE, PRÁCTICAMENTE SECO** 

# Hacen un ritual en la presa La Estanzuela para pedir lluvias

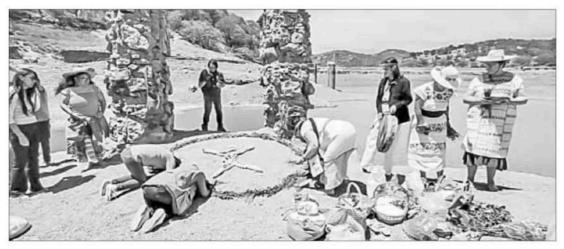

#### RICARDO MONTOYA

CORRESPONSAL MINERAL DEL CHICO: HGO

Frente a la casi extinta presa La Estanzuela, de la cual sólo quedan dos charcos verduzcos y malolientes con peces muertos, la médica tradicional Isabel Macotela, junto con habitantes del poblado del mismo nombre, realizó una ceremonia tradicional en agradecimiento a la Madre Tierra y para pedir agua.

"La intención es manifestar nuestro agradecimiento por nuestras vidas, el alimento y el sustento a todo lo que nos provee nuestra Madre Naturaleza para que tengamos lluvias", explicó la mujer a los cerca de 100 asistentes en el embalse, ubicado en las inmediaciones de la localidad.

La petición de poner fin a la sequía atrajo a integrantes de organizaciones de Querétaro y la Ciudad de México, entre ellas Madres de la Sabiduría.

Los participantes llevaron flores, frutos y semillas como maíz, garbanzo, frijol, calabaza al igual que plantas medicinales como manzanilla y albahaca, con las que hicieron una ofrenda o tlalmanalli dedicada "a la Madre Tierra".

El ritual, dijo Macotela, busca el "restablecimiento del equilibrio de los cuatro elementos del Universo: agua, tierra, viento y fuego".

Colocaron las ofrendas en un caracol como el que usaban los pueblos originarios para hacer música y que representa el viento; un incensario de barro para quemar copal, el cual simboliza el fuego; vasos y vasijas de barro, en alusión al agua, y semillas, en referencia a la tierra.

También instalaron recipientes con alimentos como atole, pan, vino, tamales, mole y arroz para que, según la médica tradicional, "sean aprovechados por los animales que viven en las cercanías de la presa y que también sufren los estragos de la sequía".

En una vieja estructura que marca la mitad de la presa, los asistentes se colocaron en círculo y cantaron plegarias al ritmo de un tambor de estilo prehispánico y del caracol.

En entrevista, Isabel Macotela explicó que la ceremonia se realizó a petición de uno de los vecinos de la comunidad, pero la plegaria "fue colectiva" y sus alcances no se limita a la presa, sino que llega "a todo el estado, el país y el mundo".

Destacó que fue una ceremonia tradicional inspirada en las culturas del México prehispánico. "Yo lo hago de acuerdo al conocimiento que he visto y he aprendido de las diferentes culturas, como la otomí, la mexica, la chichimeca, la purépecha votras más" relató

y otras más", relató. Señaló que, "por desgracia", muchos de estos rituales ya no ▲ Pobladores de las cercanías de la casi extinta presa La Estanzuela, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, realizaron ayer una ceremonia y colocaron una ofrenda con alimentos como atole, pan, vino, tamales, mole, y arroz para pedir que Ilueva. Foto Ricardo Montoya

se practican en las comunidades originarias por considerar que se trata de brujería.

"Nos juzgan, nos tachan de brujos, hechiceros, chamanes y más cosas; pero es todo lo contrario, porque nuestra labor es por amor a la Madre Naturaleza, pues nos preocupa la humanidad, y sobre todo los seres vivos.

"¿Cuántos animalitos, pajaritos lagartijas, han visto alterado su hábitat porque no hay agua, no hay flores ni hierbas con que se puedan alimentar?", concluyó.

#### Pago de CFE a Tecpatán equivaldría a 30 veces el presupuesto del municipio

ELIO HENRÍQUEZ CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Los 3 mil 575 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagar al ayuntamiento de Tecpatán por impuesto predial equivalen a 30 veces el presupuesto anual de ese municipio situado en el centro de Chianas.

centro de Chiapas.
Asimismo, es igual a 3 por ciento del presupuesto autorizado por el Congreso local al gobierno de Chiapas para este año (123 mil millones 661 mil 740 pesos) para los 124 municipios.

De acuerdo con fuentes del Legislativo, el presupuesto aprobado por ese órgano para el ayuntamiento de Tecpatán es de 32 millones 984 mil pesos.

Además, recibirá 63 millones 346 mil pesos y 19 millones 706 mil pesos de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones Múltiples, respectivamente, ambos provenientes de aportaciones federales, para un total de 116 millones de pesos.

La SCJN resolvió el miércoles que la CFE tiene que pagar 3 mil 575 millones de pesos a Tecpatán por el predial de las tierras que ocupa la presa de Malnaso, en el río Grijalva.

Malpaso, en el río Grijalva. Según el censo de 2020, el municipio de Tecpatán tiene 21 mil 426 habitantes.

La central hidroeléctrica Nezahualcóyotl, más conocida como Malpaso, fue construida entre 1960 y 1964 por compañías constructoras del Consorcio Raudales SA (Corsa).

#### IVÁN SÁNCHEZ CORRESPONSAL

VERACRUZ, VER.

Productores de Ixhuatlán del Café y Viridiana Bretón, ex alcaldesa de esa demarcación, acusados del incendio de una bodega de Agroindustrias Unidas de México SA de CV (AMSA), en enero de 2022, fueron absueltos del delito de estragos después de que un juez determinó que no hay pruebas suficientes para continuar con el juicio.

continuar con el juicio.

Tras más de 10 meses de lucha jurídica sostenida por las familias de Cirio Ruiz González, presidente del consejo Regional del Café; Viridiana Bretón, periodista y ex edil, así como los productores Crisanto Valiente, Minervo Cantor y Abraham Cabal, sudeses libros de securio.

quedaron libres de cargos. Minervo, Crisanto, Abraham, Ci-

# Absuelven a caficultores de Veracruz acusados de incendio

#### Estuvieron casi cinco meses presos; señalan anomalías

rio y Viridiana fueron detenidos el 26 de mayo de 2023 por el delito de estragos, tres de ellos fueron liberados un mes después; Ruiz González y Viridiana Bretón estuvieron en prisión durante casi cinco meses.

Cirio Ruiz explicó que durante más de nueve meses la Fiscalía General del Estado se negó a recibir las pruebas que demostraban que no estaban involucrados en el incendio.

"Fue ardua la labor por defendernos. Demostrar que éramos inocentes no era el problema; batallamos porque las pruebas que teníamos desde hace meses no habían sido recibidas", relató.

Bretón añadió que existieron muchas irregularidades durante el proceso y eso dificultó su defensa, a tal grado que solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia.

Detalló que algunas de las irregularidades encontradas en el proceso son el origen del fuego, las fechas de los peritajes, así como la ubicación de los acusados en el momento de los hechos.

"No se encontraron pruebas en contra y cerrarían el caso. En la resolución el juez dijo que encontró diferentes anomalías", indicó.

Consideró que este es un gran triunfo para los caficultores en general, pues cuando fueron detenidos formaban parte de una lucha por precios de café justos y el respeto a la variedad de aromático que se cultiva en Veracruz.

Dijo que se trató de una lucha legal contra una empresa sumamente poderosa y que se ha dedicado a comprar café de menor calidad e incluso importar grano que se cultiva con agroquímicos tóxicos.

"Prácticamente terminó esta pesadilla. Es muy importante porque la empresa es poderosa, es filial de una compañía trasnacional Ecom Tradino" apuntó

Trading" apuntó.

La ex alcaldesa recordó que en total son 12 las personas denunciadas por el incendio; sin embargo, el sobreseimiento del caso es parcial; sólo dejaron absueltos a los cinco detenidos. Los demás acusados deberán acudir ante el juez para recibir el mismo beneficio.

Agregó que para actuar ante las falsas acusaciones deben esperar, pues la empresa aún puede inconformarse con la sentencia.



**CUAUHTÉMOC BLANCO NO QUEDARÁ IMPUNE, ADVIERTE** 

# En Morelos, elección de Estado con amenazas: Lucía Meza Guzmán

El crimen organizado intentará inhibir el voto, prevé

ENRIQUE MÉNDEZ

ENVIADO CUERNAVACA, MOR

Lucía Meza Guzmán, candidata de la coalición opositora Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, denuncia que el gobernador con licencia Cuaultémoc Blanco echó a andar una "elección de Estado y una campaña de miedo y amenazas, pero no les va a alcanzar y deberá rendir cuentas; no tendrá impunidad".

En entrevista con La Jornada, la senadora con licencia señala respecto al gobierno estatal: "Estoy convencida de que, en la elección, el crimen organizado va a jugar de ses lado". Y añade: "Es preocupante que se metan en las elecciones. Hemos pedido al gobierno garantas mínimas para transitar y hacer campaña, que no enrarezcan el clima político, porque justo lo que ellos quieren es sembrar terror para que la ciudadanía no salga a votar. Nosotros, al contrario, invitamos al ejercicio del voto".

"Cuando dice "ellos quieren sem-

-Cuando dice "ellos quieren sembrar terror", ¿a quiénes se refiere? -Al oficialismo, al gobierno. Blan-

-Al oficialismo, al gobierno. Blanco tenía el uso de la fuerza, porque al mismo tiempo era gobernador y candidato a diputado federal, porque quería mantener el cargo y el fuero.

Lucy Meza resalta que la crisis de violencia e inseguridad en Morelos comenzó en el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998); el fenómeno se acentuó con Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) "por sus nexos con E/Azul (Juan José Es-



parragoza Moreno)"; registró otra ola con Marco Adame (2006-2012). "¿Se acuerdan de los colgados del puente Diana?" (en abril de 2010); "se estabilizó un poco" en el mandato de Graco Ramírez (2012-2018), pero con Blanco el estado "atraviesa su peor crisis".

Desglosa: "Más de 5 mil 500 ase-

Desglosa: "Más de 5 mil 500 asesinatos, más de 150 feminicidios, cobro de piso, extorsiones, secuestro; el ingenio suspendió la zafra un fin de semana, vino la Guardia Nacional y se fue. Reabrió el ingenio zy en qué terminó? En el asesinato del líder cañero Darío Cortés, el 18 de marzo.

"En los foros ciudadanos, las historias que cuentan las familias ◀ Lucía Meza Guzmán, candidata a la gubernatura por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos (PAN, PRI, PRD y RSP Morelos), en su casa de campaña, en Cuernavaca. Foto María Luisa Severiano

son de terror: asesinato de hijos, violación de hijas, adolescentes que no regresaron, ejidatarios secuestrados. Y lamentablemente, la fiscalía no investiga ni judicializa las carnetas."

-¿En este panorama, su principal propuesta es sobre seguridad?

propuesta es sobre seguridad?

—Queremos restablecer la paz, la seguridad y el orden en Morelos. ¿Cómo? En Morelos hay sólo mil 200 policías, aun cuando hay un presupuesto de mil 500 millones de pesos para seguridad. De entrada, planteo contratar 5 mil elementos más con mejores salarios y prestaciones, y crear tres policías: de proximidad, de género y turística. "Apostar a las tecnologías y

"Apostar a las tecnologías y crear una plataforma digital de reconocimiento facial, de identificación de placas de autos y crear un corredor seguro. En suma, blindar el estado."

Lucy Meza llegó al Senado por Morena. En noviembre pasado, después de que ese partido decidió postular a Margarita González, ex directora de la Lotería Nacional, como candidata a la gubernatura, la senadora dejó Morena y aceptó la nominación del frente opositor.

"Morena le tuvo miedo a la democracia en Morelos y a mí me vetó el gobernador. Dijo: "Todos menos Lucy", porque sabía que conmigo no habrá pacto de impunidad. Y el tiempo me dio la razón: lo premian con una candidatura pluri para evadir la justicia. Pero ya lo he dicho: una vez que gane la gubernatura, voy a revisar oficina por oficina y peso por peso todo el dinero que le ha robado a los morelenses".



# Se consolidarán los programas sociales: Margarita González

RUBICELA MORELOS CRUZ

CUERNAVACA, MOR

Margarita González Sarabia, candidata a gobernadora de la alianza que encabeza Morena visitó ayer, en su cuarto día de campaña, el municipio de Tlaltizapán, al sur de la entidad, donde prometió que junto con "la futura Presidenta del país", Claudia Sheinbaum, consolidará los programas sociales.

Ayer por la tarde, la abanderada presentó sus propuestas ante unas 5 mil personas reunidas en el zócalo de la localidad, a quienes pidió que voten el próximo 2 de junio por todas y todos los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

González Sarabia refrendó su compromiso con las mujeres, "factor esencial en la transformación, así como con las comunidades indígenas y la gente del campo.

"El futuro es Morena y la coalición; a los demás partidos nunca les han interesado los programas sociales y con la doctora Sheinbaum vamos a consolidarlos", subravó.

Por la mañana, Margarita Sarabia recorrió las calles del municipio de Zacatepec "para llevar el mensaje de unidad y las propuestas de su proyecto de gobierno, uno que será en territorio, conociendo de primera mano

▲ Margarita González, abanderada al gobierno de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM, Panal, PES, PT y MAS, de registro local), recorrió ayer las calles del municipio de Zacatepec pare difundir sus propuestas de campaña. Foto La Jornada

las necesidades del pueblo". Acompañada de Juan Ángel

Acompañada de Juan Ángel Flores Bustamante, candidato a diputado federal, dijo que el camino "para lograr que los recursos lleguen a quien más lo necesita sólo se puede lograr con honestidad, austeridad y compromiso".

"Estoy a favor de la continuidad

"Estoy a favor de la continuidad de los programas sociales, del proyecto de nación de nuestro lider histórico y de construir, junto a la doctora Claudia Sheinbaum, el segundo piso de la Cuarta Transformación", concluyó.

De acuerdo con la más reciente encuesta de la empresa FactoMétrica, Margarita González encabeza las preferencias electorales con 58.1 por ciento por ciento contra una 28.1 por ciento de su contrincante, Lucy Meza, de la coalición opositora Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos (PAN, PRI, PRD y RSP Morelos); Jéssica Ortega, de Movimiento Ciudadno, con 6 por ciento, y 7.8 por ciento aún no decide.

#### SERGIO OCAMPO ARISTA

CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.

El alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, quien ha sido criticado por su incapacidad de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia en ese municipio turístico, se registró ayer como candidato del partido Movimiento Ciudadano

(MC) en su intento de reelegirse.
Figueroa Mundo ganó la presidencia municipal con las siglas del desparecido partido Fuerza por México; después se integró a Morena, pero como no obtuvo la postula-

# En medio de crisis de violencia, edil de Taxco buscará relegirse

Se inscribió como candidato de Movimiento Ciudadano

ción se afilió a MC, instituto político que le otorgó la candidatura.

Mario Figueroa fue acusado de omisión en el caso del secuestro y asesinato de la niña Camila, cometido el pasado 27 de marzo y que causó conmoción en la demarcación. A causa de estos delitos una mujer fue linchada y hay tres detenidos; dos de ellos son hijos de la fémina receivada.

Recientemente, el alcalde de

Taxco acusó a la Fiscalía General del Estado de una serie de omisiones, como no apresurar un cateo y obtener órdenes de aprehensión, lo que provocó, el pasado 28 de marzo, el linchamiento de los presuntos responsables del homicidio de la menor.

En ese contexto, el vocero de MC en Guerrero, Sergio Montes Carrillo, informó que debido a la violencia en la entidad no registró cinco abanderados a alcaldías en la Tierra Caliente; "tampoco en Chilapa registramos candidato", indicó.

Mencionó que habrá contendientes en 78 de los 83 municipios, así como por las 28 diputaciones locales. "Faltaban cinco aspirantes de la Tierra Caliente. A la gente se le invita a participar; por la mañana te dice que sí, pero por la tarde, cuando se registran, te dicen que no porque fueron amenazados".





|                              |                           |                         |                               | ÍNDICI         | ES MÁXIMO      | S DE CALIDAD I               | DEL AIRE HAS        | TA LAS 19 H             | HORAS DE AYER                 |                 |                |                                                                        | HOY NO CIRCULAN                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ozono<br>Noroeste<br>Noreste | <b>máximo</b><br>50<br>92 | <b>hora</b><br>13<br>14 | Centro<br>Surpeste<br>Sureste | 57<br>76<br>92 | 13<br>14<br>14 | pm-10<br>Norgeste<br>Noreste | máximo<br>103<br>77 | <b>hora</b><br>07<br>17 | Centro<br>Suroeste<br>Sureste | 60<br>48<br>101 | 10<br>12<br>07 | Contingencia F-1: 150 puntos Vehículos con engorr<br>Terminación de pl | Vehículos con engomado A Z U L<br>Terminación de placa 9 y 0<br>Holograma de verificación 1 y 2 |

ASPIRANTE A DIPUTADA SOLICITÓ PROTECCIÓN

# Carece el IECM de un mapa de riesgos, pese a la inseguridad en algunas zonas

Es indispensable para garantizar la integridad de personal del instituto como de candidatos: Huesca

#### SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) adeuda el mapa de riesgos en materia de seguridad para candidatos, pese a que una aspirante a diputada local solicitó de manera formal protección para ella y su equipo de trabajo.

Si bien se tienen detectadas zonas en Xochimilco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán como "focos rojos" en materia de inseguridad, el órgano electoral no las ha definido geográficamente en un mapa, el cual, de acuerdo con el consejero electoral Mauricio Huesca, es indispensable para garantizar la integridad tanto del personal del instituto que labora en campo como de los candidatos, sobre todo después de los hechos de violencia en Celaya, Guanajuato, donde fue asesinada la aspirante de Morena a gobernar ese municipio.

El miércoles pasado, el IECM recibió la primera petición de seguridad por una candidata a un distrito electoral, quien solicitó medios de seguridad y/o custodia para ella, su equipo directo de trabajo y casa de campaña. Por cuestiones de seguridad, el instituto reservó el nombre de la solicitante.

Como parte del protocolo, el IECM envió el oficio correspondiente al gobierno capitalino para que, por conducto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se otorguen todos los medios de protección para las personas candidatas registradas ante el instituto.

"Aunque sea de manera extemporánea, es importante contar con un mapa de riesgos porque hay muchas zonas, como Minas Polvorilla, en Iztapalapa, donde hay focos rojos y se requiere ubicarlos geográficamente. Nosotros tenemos un convenio con la SSC, y como autoridades debemos dar certeza y apoyo para garantizar una elección pacífica. No podemos arriesgarnos a repetir hechos violentos como los que sucedieron en la elección antepasada", comentó Huesca en referencia a un acto proselitista de la entonces candidata Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno, donde simpatizantes se aventaron sillas en Coyoacán.

De manera interna, el IECM planea circular un oficio entre los partidos políticos para informarles de las vías de atención a solicitudes de seguridad, ya sea por conducto de la jefatura de Gobierno o directamente al instituto, que deberá remitirla a las autoridades en cuestión de horas para que sean procesadas ante la SSC.

Hasta el momento, los dos principales contendientes, Clara Brugada y Santiago Taboada, cuentan con seguridad. El mes pasado fueron desplegados elementos en una colonia de Iztapalapa, donde coincidieron las brigadas de ambos candidatos, cuyos seguidores se encontraban a menos de 500 metros de distancia. No se reportaron incidentes.

#### El INE ordenó al Presidente no intervenir en la elección local: Taboada

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El candidato de la alianza Va por la CDMX, formada por PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada Cortina, informó que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de emitir comentarios respecto al proceso electoral de la Ciudad de México.

Su equipo jurídico informó de los alcances de la resolución a una queja, que si bien fue interpuesta por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, uno de los efectos es modificar videos, versiones estenográficas y todo contenido público sobre la conferencia matutina del 25 de marzo, donde el mandatario federal aseguró que resolvería la problemática del agua en Iztapalapa.

Sobre la falta de actividades públicas en los días recientes, el panista dijo que ha tenido reuniones con diversos líderes –cuyos nombres no mencionó ni de qué grupos o sectores—que está buscando sumarlos a su proyecto. "Va a haber sorpresas", anticipó, al hacer referencia a personajes que estuvieron presentes en un acto proselitista de Morena en Gustavo A. Madero.

#### Campaña en ascenso

Aseguró que el primer mes de campaña ha sido muy positivo, pues incluso se ha consolidado una tendencia en ascenso.

"Lo vemos reflejado en estas necesidades que tienen muchos liderazgos de sentarse con nosotros; es decir, quieren sumarse a este proyecto. Algunos tienen todavía miedo a las represalias, pero les dije: "Tranquilos, en 57 días va se van".

días ya se van". Ayer, Taboada acompañó al candidato a la alcaldía Benito Juárez, Luis Mendoza, al mercado 24 de Agosto de la Narvarte; posteriormente, sostuvo un encuentro con habitantes de Iztapalapa.

#### ELBA MÓNICA BRAVO

Un sujeto que arrancó propaganda de la candidata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, intentó irrumpir en el segundo de cuatro eventos de la gira de la contendiente de la coalición Sigamos Haciendo Historia cuando encabezaba una asamblea territorial en la unidad habitacional Lomas de Plateros, en Álvaro Obregón,.

Integrantes del equipo de campaña interceptaron al hombre, que llevaba una gorra blanca y tenis, quien tras intentar subir al templete fue sometido y arrojado al suelo en la parte trasera de la estructura instalada en la explanada de los edificios F.

En su último acto del día, alrededor de las 21:30 horas, en la colonia Isidro Fabela, Brugada Molina exigió al Instituto Electoral de la Ciudad de México que se permita la realización de eventos "sin provocación.

"Pareciera que (los de la oposición) están tan desesperados que mandan a gente a provocar", dijo, e hizo un llamado a la civilidad y al respeto político.

#### Provocaciones directas

Aseguró que "Álvaro Obregón es el lugar en el que más provocaciones directas hemos tenido".

En entrevista, mencionó que no aceptó la propuesta de las autoridades para que se le asigne personal de seguridad.

"En esta ciudad no estamos para

# Someten a sujeto que intentó irrumpir en acto proselitista de Brugada en Álvaro Obregón



que haya una situación de violencia extrema a los candidatos", insistió.

Antes, en las colonias Olivar de los Padres y Reacomodo El Cuernito, llamó a no vender su voto en la elección del 2 de junio, por lo que pidió que "no cambien oro por cuentas de vidrio.

"No a la venta de su voto, no a la compra de la dignidad del pueblo; queremos gobiernos de derecho, no de derecha" assveró. ▲ Un hombre fue sometido al intentar subir al templete en un acto proselitista de la candidata morenista Clara Brugada en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto tomada de redes





#### LAURA GÓMEZ FLORES

El incremento de desarrollos inmobiliarios en Cuajimalpa, que han derivado en un proceso acelerado de gentrificación por el aumento

en el pago de impuestos y servicios; problemas de vialidad; de agua; inseguridad; falta de respeto a las tradiciones y hasta represión "nos

heredó" el ex alcalde priísta Adrián

de gestión, señalaron, no hubo una política de puertas abiertas, como

se comprometió en campaña, tam-poco regularizó los asentamientos

humanos en San Lorenzo Acopilco,

pero permitió que el ambulantaje se

expandiera.

Además, "entregó" predios irregulares mediante un proceso de

prescripción a "sus allegados" para

la construcción de inmuebles que

superan los tres pisos permitidos,

aprovechando el boom inmobiliario,

comentaron.

Durante sus más de cinco años

Ruvalcaba, denunciaron vecinos,

HASTA REPRESIÓN NOS HEREDÓ: HABITANTES

# Dejó Rubalcava a Cuajimalpa peor que como la recibió; "está en el abandono"

#### Allegados fueron los beneficiarios principales // Nada que agradecerle

Hermenegilda Romero, de San Pedro Cuajimalpa, explicó que ese crecimiento inmobiliario "nos ha pegado tanto en tener más condominios rodeando al pueblo como en tráfico, porque recorrer cinco kilómetros a Santa Fe te lleva hasta una hora"

El paso a desnivel de Chamixto, con una longitud de 420 metros, in-augurado el año pasado, "no bajó el tiempo de recorrido de 40 a cinco minutos ni benefició a 120 mil de los 220 mil habitantes, como promocionaba, porque es un embudo vial", expresó a su vez don Juan.

Vecinos de San Pedro Acopilco, San Pedro Cuajimalpa, del centro de Cuajimalpa y San Lorenzo afir-maron que "la llegada de avecindados ha traído más conflictos viales. pero las soluciones de movilidad impulsadas por Rubalcava fueron de vergüenza".

Consideraron que "no hubo obras de infraestructura que se le agradezcan porque seguimos igual de mal, ni siquiera pudo gestionar que, luego de perforarse cinco kilómetros de sierra en La Venta, tuviéramos una estación del tren interurbano".

En materia de agua "estamos de la patada en muchos pueblos y colonias, donde nos surten por tandeo, pero eso sí, los recibos vienen bien caros, al igual que los del predial, por estar cerca de Santa Fe", ma-

Dicha situación, expusieron, ha provocado que "generaciones

vendan sus casas porque no tienen el dinero para hacer frente a esos aumentos", a lo cual se suman la inseguridad y la venta de droga, que ha crecido, pero "las autoridades maquillan las cifras para decir que todo está bien".

Los pueblos originarios también han tenido que luchar para continuar con sus tradiciones, porque el ex alcalde "no las respetó y buscó apropiárselas y hacerla a su manera", cuando son un legado genera-cional, pero "de alzar la voz podrías ser reprimido", denunciaron.

Hoy, aseguraron, Cuajimalpa de Morelos está en el abandono.

#### EN SU PROPIA VOZ...

Habitantes de las colonias La Pila y El Tianguillo, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, dijeron desconocer a la legisladora del PRI Guadalupe Barrón, quien representa a los pobladores de la demarcación en el Congreso de la Ciudad de México por el distrito 20. Señalaron que conocen al ex alcalde Adrián Rubalcava por la publicidad colocada en las calles, mientras a servidores públicos los han visto entregando cobijas, pero sólo a personas afines.

Emilia de Jesús Flores, 48 años, empleada doméstica, colonia La Pila.

- ¿Conoce a su diputado?
- -Sí, pero no nos atiende -¿Lo ha visto en su distrito?
- -Me parece que es Rubalcava ¿no? Ah, no, él es el delegado.
- -¿Ha hecho algo por la alcaldía? −No, de hecho vinieron el año pasado, en diciembre; andaban regalando cobijas por la iglesia y me acerqué porque venía del trabajo, pero no me quisieron dar una. Me dijeron que ya no había; sólo las dieron a sus conocidos

Guadalupe Rosas, 21 años, empleada, colonia La Pila:

- -¿Conoce a su diputado?
- -¿Lo ha visto en su distrito?
- No, aquí no se ve a nadie.
- -¿Ha hecho algo por la alcaldía?

 No, aquí el camión de la basura debería pasar más seguido y debería haber más alumbrado; además, cuando llueve se hace una corriente muy grande y cuando uno camina tiene que pasar entre el agua sucia.

Agustín Rosas, 46 años, jardinero y albañil, colonia La Pila:

- ¿Conoce a su diputado?
- -Sí, pero de nada sirve. Ellos (diputados y funcionarios) sólo apoyan a sus familiares que tienen en el mismo corral.
  - ¿Lo ha visto en su distrito?
- -Desde la pandemia pasó una vez en la primera semana o la segunda, y desde esa fecha hasta el momento ya no se le ha visto. Ya no
- pasó para nada. -¿Ha hecho algo por la alcaldía?
- -Aquí hacen falta muchas cosas, pero no se sabe que vengan. No hacen desazolve, las coladeras están tapadas y cuando llueve sale el agua del drenaje

Antonio Díaz, 54 años, inveniero, colonia La Pila:

- -¿Conoce a su diputado?
- No, no hablemos de política. -¿Lo ha visto en su distrito?
- No, no es que sea o que soy grosero, pero es lo de siempre, es pan con lo mismo. Todo
- mundo viene te pide, te dice, ¿Ha hecho algo por la alcaldía?
- -Es una falacia eso de los diputados, si no sirven de nada.

Jimmy, 67 años, pensionado, colonia El Tianguillo:

- -¿Conoce a su diputado?
- ¿Lo ha visto en su distrito?
- No, al que he visto es a Rubalcava, pero al diputado ni lo conozco.
  - ¿Ha hecho algo por la alcaldía?
- -El problema de aquí son los perros, hay que caminar con una vara o piedras porque



Antonio Díaz.

se avientan entre cinco o seis. También hay inseguridad porque aquí si lo están asaltando a uno nadie se mete. También falta el transporte; a las nueve de la noche ya no hay y menos si hay alguna festividad, como en fin de año. También hay muchos problemas internos entre vecinos, pero las autoridades no se aparecen.

Textos Elba Mónica Bravo, Fotos Luis Castillo



▲ Emilia de Jesús Flores.



Guadalupe Rosas.



Agustín Rosas



A Jimmy.



MALOS TRATOS DE MANDOS. EL MOTIVO

# Toman instalaciones y cierran calles policías de la unidad Fuerza de Tarea

JOSEFINA QUINTERO MORALES

Policías de la Unidad Metropolitana Fuerza de Tarea tomaron la madrugada de ayer las instalaciones del agrupamiento y bloquearon calles y avenidas para exigir la destitución de sus mandos, a quienes acusaron de hostigamiento, abusos y malos

Ante la protesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) infor-mó que el director de *Los Zorros*, Oscar Mayen, y el subdirector, Ricardo Rosales Ríos, presentaron sus renuncias, las cuales fueron aceptadas por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho.

Los uniformados bloquearon las principales vialidades de acceso en la zona oriente, como Canal de Chalco y avenida Tláhuac, para denunciar que tanto hombres como mujeres eran víctimas de humilla-ciones, las cuales eran de manera verbal como por la frecuencia radial, y si algún policía se quejaba, eran reprimido.

Además, en casos de enfermedad o de presentarse alguna incapacidad les cambiaban el turno o los ponían a hacer trabajos denigran-tes después de su horario laboral, como levantar piedras o mover llantas. A las mujeres también las maltrataban e incluso, indicaron, hubo casos de acoso.

Los policías manifestaron que presentaron varias denuncias ante Derechos Humanos y también en la Dirección General de Asuntos Internos, donde se abrieron las carpetas de investigación, pero no tuvieron ninguna repuesta, por lo cual decidieron cerrar las instalaciones del agrupamiento Fuerza de Tarea y bloquear las vialidades para que les hiciera caso.

Ante las protestas, renuncian el director y el subdirector, Óscar Mayen y Ricardo Rosales Ríos



Desde la 5 de la madrugada iniciaron la protesta con el cierre de la Unidad Metropolitana Fuerza de Tarea: posteriormente, colocaron llantas para impedir el paso de ve-hículos en avenida Canal de Chalco, y más tarde lo hicieron en avenida

Conforme pasaban las horas, la circulación en esa zona del orien-te de la ciudad se iba complicando ante el bloqueo de vialidades que realizaron los policías.

Exigieron la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y amagaron con tomar Anillo Periférico; sin embargo, quien comenzó la negociación fue el subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez López, ante quien denunciaron los abusos de que eran objeto.

En la negociación para elaborar un plan de trabajo y resolver las demandas también estuvo presente el director general de Asuntos Internos, Rubén Deheza Islas, quien inició carpetas de investigación contra los mandos para determinar si hubo abusos contra sus subalternos.

Policías del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se manifestaron en vialidades de la zona oriente de la capital, como Canal de Chalco y Tláhuac, para denunciar a mandos por abusos. Foto tomada de redes sociales

Durante la protesta, Anillo Periférico Oriente y las avenidas Tláhuac y Canal de Chalco se vieron severamente afectadas y las vías alternas resultaron insuficientes.

#### Solicita el Congreso indagar desvío de recursos en Tlalpan

SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Contraloría General y a la Fiscalía General de Justicia lo-cales a investigar posibles hechos de desvío de recursos de la alcaldía Tlalpan, luego de que se detectó un camión vactor, adquirido con dinero de la demarcación, operando en Venustiano Carranza

La diputada Xóchitl Bravo (de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas), recordó que en 2022 esta alcaldía adquirió dos equipos vactor para atender inundaciones en época de lluvia, los cuales costaron 24.2 millones de pesos. Precisó que el desvío de recursos públicos y humanos es un problema grave en detrimento de los ciudadanos, va que cada alcaldía cuenta con su

propio presupuesto, que es analizado y aprobado por el Congreso local.

"Me resulta imposible creer que la autoridad se deslinde de un hecho tan lamentable, inculpando a los trabajadores de base, que por su categoría ellos atienden indicaciones de un superior jerárquico, y suponiendo, sin conceder, que los trabajadores actuaran por cuenta propia, la autoridad tiene responsabilidad por ser omisa al no supervisar al personal operativo que se encuentra adscrito a cada dirección

general", recalcó Bravo. La propuesta de la legisladora requiere, además, que las autoridades locales rindan un informe pormenorizado de los resultados de la investigación y se haga público, a efecto de que la ciudadanía tenga acceso a dicho informe.

### Analizará la Corte recurso de diputados de Morelos por detención de Carmona

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la demanda promovida por el Congreso de Morelos contra las autoridades de la Ciudad de México por la aprehensión, el año pasado, del fiscal estatal, Uriel Carmona.

Anoche, el máximo tribunal del país admitió a trámite la controversia constitucional de los legisladores morelenses, en la que se acusa que la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, entre otras instancias, violó la soberanía de la entidad al detener a

Carmona Gándara. El 22 de septiembre del año pasado, tras una serie de amparos concedidos por un tribunal

federal, Uriel Carmona salió del penal de máxima seguridad El Altiplano, en el estado de México, tras permanecer mes y medio en

Sin embargo, los tres procesos penales que se le siguen no han concluido, aunque puede conti-nuarlos fuera de la cárcel.

Las acusaciones fueron hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y son por retardo a la justicia, encu-brimiento por favorecimiento y feminicidio en calidad de facilitador en el caso de la joven Ariadna Fernanda, quien murió en la capi tal mexicana y su cuerpo fue abandonado en Tepoztlán, Morelos.

Juan Pahlo Reves

#### La regulación de aplicaciones de hospedaje, para evitar el acaparamiento

ALEJANDRO CRUZ FLORES

Con la regulación de las aplica-ciones de hospedaje en la Ciudad de México se busca evitar que haya personas o empresas que adquieran más de cinco departamentos o incluso un edificio completo de vivienda con el fin de ofrecerlo para estancias cortas, lo que permitirá reducir la gentrificación y altos precios del mercado inmobiliario en las colonias donde opera dicho esquema, señaló el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark García.

Por ello, dijo en conferencia de prensa, las reformas a la Ley de Turismo local –que hoy entran en vigor– establecen que sólo se podrán registrar tres inmuebles en las aplicaciones, y que a partir de cuatro el servicio se ofrecerá conforme a lo que marcha la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Lo anterior implica, explicó ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, que deberán cum-plir requisitos como uso de suelo y permiso de funcionamiento para operar como hotel.

Al señalar que uno de los obje-tivos es incentivar el regreso del modelo de renta tradicional con un contrato normado por el Código Civil, es decir, con contratos de por lo menos un año, destacó la importancia de los padrones de anfitriones y aplicaciones, que permitirá saber a ciencia cierta el número de dueños e inmuebles involucrados en ese

#### Encabeza una minoría

"Lo que hemos visto es que la gran mayoría de personas tienen uno o dos (inmuebles) máximo; sin embargo, hay un número pequeño de compa-ñías que, consideramos, son las principales responsables de la mercantilización de la vivienda, que pueden tener 30, 40, 50, lo que nos quita una oferta de vivienda importante para quienes sí quieren tener un contrato de arrendamiento de más de un año, y eso incrementa, naturalmente, los precios" manifestó Clark García.

La regulación incluye tam-bién que las viviendas ofrecidas deberán cumplir con requisitos como tener un seguro de responsabilidad civil; informar a los vecinos que el inmueble se usará para alojamiento en plataformas tecnológicas cuando se ubique en edificios habitacionales; y se deberá informar, cada seis meses, a la Secretaría de Turismo capitalina, cuántas veces se rentó dicha vivienda.





# Luego de descansar tres días, Caravana Migrante se dirige hacia Tonalá

#### **ÉDGAR H. CLEMENTE**

TAPACHULA, CHIS

La Caravana Viacrucis Migrante retomó ayer su recorrido por la costa de Chiapas para avanzar hacia el centro y norte de México, luego de descansar durante tres días en el municipio de Pijijiapan. El con-tingente caminó 27 kilómetros desde la cabecera de esa localidad y descansan en una gasolinera para seguir hoy hacia Tonalá.

El grupo permaneció desde el lu-nes en la plaza central de Pijijiapan tras recorrer 152 kilómetros desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, de donde salieron el pasado 25 de marzo.

El siguiente punto de escala es el municipio de Tonalá, lo que implica un tramo de 90 kilómetros, lo que no podrían hacerlo en un solo día, por lo que harán varias pausas.

"Son unas 2 mil 500 personas, llegaron como mil 500 pero como permanecieron varios días se sumaron más extranjeros que caminan todos los días por la carretera", señaló Pedro Tadeo Castillo, secretario de Protección Civil de Piiijiapan

Explicó que durante la estancia de la Caravana fueron atendidos unos 450 migrantes de diversas nacionalidades, principalmente de Honduras, Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, entre otras. Al menos 280 eran mujeres, 50 hombres y 120 menores.

Además, fueron canalizadas 26 personas al centro de salud local quienes presentaban fiebre alta, malestares por otros padecimientos como diabetes, enfermedades del corazón e incluso una extranjera con diagnóstico de cáncer.

Tadeo Castillo indicó que por la asistencia médica, curaciones de lesiones en pies y atención de servicios como agua y sanitarios,

Personal de Protección Civil de Pijijiapan otorgó más de 350 asistencias médicas.

Foto Édgar H. Clemente

el grupo pudo sobreponerse para retomar su travesía.

Agregó que en la atención médica participaron el avuntamiento y la Secretaría de Salud estatal, además para garantizar el orden y la segu ridad patrullaron la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

El Viacrucis Migrante 2024 par-tió de la frontera con Guatemala hace 11 días para llegar a la Ciudad de México y eventualmente a la frontera con Estados Unidos. Los indocumentados de Centro, Suda mérica y El Caribe, principalmente, advierten que en la frontera sur no hay condiciones de estancia y los proceso migratorios pueden llevar

#### AL CIERRE

#### Checo, segundo al iniciar prácticas de GP de Japón

DE LA REDACCIÓN

El mexicano Sergio Checo Pérez se mostró cómodo con su auto en las primeras pruebas del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno al terminar en el segundo puesto, detrás de su coequipero de Red Bull, el neer-landés Max Verstappen en la pista de Suzuka, una de las más complicadas del certamen.

Verstappen demostró su jerarquía como tricampeón del mundo al liderar toda la competencia en esta ocasión v detener el cronómetro en

1:30.05 horas, mientras que Pérez terminó con un tiempo de 1:30.23. El español Carlos Sáinz, de Fe-

rrari y ganador de la carrera anterior en Australia, cerró en el tercer puesto con un tiempo de 1:30.26, tras una competencia donde persiguió a los principales rivales.

El resultado positivo es un ali-ciente para los pilotos de Red Bull, luego de quedar fuera del podio en Australia donde Verstappen abandonó por una falla mecánica y Pérez se quedó en el quinto peldaño.

La pista de Suzuka se caracteriza por ser una de las más veloces v arriesgadas por las curvas así como por los ascensos y descensos del trayecto. En esta ocasión, las prácticas libres también registraron una bandera roja por un accidente.

El estadunidense Logan Sar-geant, piloto de William, perdió el control en la salida de una curva y terminó por golpear las barreras. Pese al percance, el corredor bajó

de su bólido por su propio pie. La segunda práctica se realizaría durante la madrugada de este viernes (tiempo de México), donde también se esperaba un dominio por parte de la escudería Red Bull.

#### **EDICTO**

Cotizaciones: 559183 0484 (teléfono directo) 559183 O3OO ext. 4192, 4184 y 4157 55 4145 6888 y 55 2919 4945

> Correos electrónicos: cmacias@jornada.com.mx martinezh@jornada.com.mx

#### EDICTO:

empiazar al forcero miercando Jano Absta Navase empiazar al forcero miercando Jano Absta Navase Hencela, hacidedosele sabar que cuentan con TREINde de la compresa de la carela de la compresa de set frobana Celogiado a delender sus derechos y sefaie comicilio en 
cata cubad demo or y recibir notificacionos, aprecibido que de mo haceró, las posteriores se les harán 
cue el guanços promavo demando de amporto contra 
la semiencia de veintificación de amporto contra 
la semiencia de la contra Especialización 
ar Adolescentes del Tituran Especialización 
architectura del Tituran 
architectu

ISANA BOSAS BODRÍGUEZ cónvuge

selon, un vitud de ser la serioria SUSANA ROSAS RODRIÈ Z dirica y universal heresche en la presente auco-convilare en auteurier de cape da ALBACEA (EEF-sentier) de la comparation de la comparation de la compara-cione de la comparation del comparation de la comparation de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la compa

#### **EDICTO**

Al calce un seile con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Jueleira de la Ciudad de México, Juzgado Quincuagêsimo Segundo Civil, Secretaria "B'. Expediente 146/2019. DE EMPLAZAMIENTO a CTAEX TALENTOS Y EXCELENCIA, S. DE R.L. DE C. V. ALEJANDRO MARTINEZ JIMENIEZ

IGSY EXCELENCIA, S. DE R.L. DE CV. Y
ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ
EN CUMPILIMENTO A 10 Ordenado en procede
En cumpilmiento a 10 ordenado en procede
en cumpilmiento a 10 ordenado en procede
en compilmiento a 10 ordenado en procede
en compilmiento en concede Fabrica
del año dos mil discinueve, deducidos del
juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido
por BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRIUPO FINANCIERIO SANTANDER MEXICO
JIMENEZ ALEJANDRO expediente número
146/2019, el C. Jubra cito el siguiente auticose tiene presentado a BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERIO
SANTANDER MEXICO, SA. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERIO
SANTANDER MEXICO. SA. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERIO
SANTANDER MEXICO. Demandando en la
VIA EJECUTIVA MERCANTIL de 1 - CTAEX
TALENTOS Y EXCELENCIA, S. DE R.L. DE
C. V. OLO BANCA INSTITUCIÓN DE
CONTROL DE CONTROL DE CONTROL
CONTROL DE CONTROL
CONTRO 

#### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

#### EDICTO N

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito, Secretaria "A", Expediente 65/2017.

Process Estitu, Secletaria A., Expediente Process Estitu, Secletaria A., Expediente Cotavo de la Civid de Proceso Escrito de la Ciudad de Mexico, en los autres del juicio ESPECIAI. HPOTECARIO, promovido por PROYECTOS ADMANTINE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINAN-CIETA DE OBJETO MILLITPIE, ENTIDAD REGULADA, en contra de GLORIA CRIIZ MENDOZA LOPEZ, com nimero de expediente 65/2017, dicito autre de febras diseidades descritos de la contra de contr MENDOZA LOPEZ, con número de especiente 68/2017, dicida dus de fechas discinueve y veinfuno, ambos del mes de febrare discinueve y veinfuno, ambos del mes de febrare discinueve y veinfuno, ambos del mes de febrare de dos mil veinfusatro, an los que se señala las ONCE HORAS DEL DIA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTUCATRO para que tenga ventingalmo al NADIERO A DE RECEITO DE LOS DEL DIA DIECISIETE DE LE DIFICIO TOMBERO UNO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DEL MINISTER DEL EDIFICIO NUMERO UNO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO SAN JUAN 11 UBICADO EN LA CALLE SAN ANTONIO NUMERO EN CARLES SAN ANTONIO NUMERO DEL CONJUNTO HABITACIONAL DEL CONJUNTO HABITACIONAL DEL CONJUNTO HABITACIONAL DEL CARLES SAN ANTONIO NUMERO SE ENCUENTIA CONSTRUIDO GUE ES EL LOTE DE TERRENO DENOMINADO EMPLIA DEL CONJUNTA DEL CONTROL D

admitidos. CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE FEBRERO DE 2024 SECRETARIA DE ACUERDOS "A" POR MINISTERIO DE LEY DI IRBICA

RÚBRICA LIC. LUCI DALIA TORRES GARCÍA

#### **FDICTO**

ATRICA DIAZ SI DI META CON CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DE LA CONTRETA DEL CONTRETA DE LA CO

PUBLIQUENSE EDICTOS POR DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL PERIÓDICO LA JORNADA, CON FUNDAMENTO EN EL AR-TÍCULO 639 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-TOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL,

#### Rayuela

Cualquier pretexto era bueno para echar del país a una embajadora que convirtió la sede en territorio de asilo para perseguidos en Ecuador.

# ABRIL DE 2024

#### www.jornada.com.mx

#### OPINIÓN

Raúl Zibechi

| Alejandro Svarch y Nemer Nai          | m 15   |
|---------------------------------------|--------|
| Gabriela Rodríguez                    | 16     |
| Marcos Roitman Rosenmann              | 16     |
| José Cueli C                          | ultura |
| COLUMNAS                              |        |
| <b>Dinero</b><br>Enrique Galván Ochoa | 8      |
| Astillero<br>Julio Hernández López    | 10     |
| México SA                             |        |



18

20

Carlos Fernández-Vega

Economía Moral Julio Boltvinik

### Operativo en el lago de Pátzcuaro contra el saqueo de agua



▲ La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán puso en marcha un plan de protección en los alrededores del cuerpo de agua debido a que, según el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los principales causantes de su desecación son los empresarios aguacateros, quienes se llevan el líquido para sus cultivos. El mandatario morenista explicó que son las propias autoridades de las comunidades indígenas de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Quiroga las que denuncian la depredación. Foto La Jornada ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL / P 25

# A 10 años de la creación del INE, Taddei llama a una reforma electoral

 Sugiere "análisis profundo" de cómo votamos y la forma de hacer el conteo  Las condiciones técnico-operativas para el 2 de junio, "óptimas", afirma  Seguridad de la sede del instituto, a cargo de Ejército y GN desde mañana

 "Revaloran" que fuerzas federales brinden protección a candidatos locales

FABIOLA MARTÍNEZ Y JESSICA XANTOMILA / P 6 Y 7

#### "Sistemático", el ataque de Israel a trabajadores humanitarios

- No fue una "situación de mala suerte", acusa fundador de World Central Kitchen
- Apoyo dependerá de medidas para proteger a civiles: Biden a Netanyahu
- Urge el demócrata a lograr un acuerdo de alto el fuego

AGENCIAS / P23 Y24

#### "Seré un dictador", ha dicho el republicano

# Enciende alarmas en EU el posible regreso de Trump a la Casa Blanca

- Amaga con deportar a millones de migrantes y tomar venganza de todos los que lo han enfrentado
- Su movimiento "puede gobernar por 100 años", anticipa Steve Bannon, su ex estratega político

JIM CASON Y DAVID BROOKS, CORRESPONSALES / P 22

#### AMLO: bajará exportación de petróleo para producir más combustibles

- En mayo o junio, Dos Bocas trabajará a su máxima capacidad y procesará 340 mil barriles diarios, asegura
- "Provienen del mercado interno tres cuartas partes de los ingresos de Pemex"

A. SÁNCHEZ Y E. OLIVARES / P 19